Lunes

PRINTED WITH SOY INK

Este ejemplar fue impreso con timas biorenovables

El rol de las disidencias de las FARC en la Amazonia volvió a estar en discusión tras conocerse un aumento del 40 % en la deforestación de la zona, en los primeros meses de 2024. Para algunos expertos, en los próximos dos años podríamos estar al vaivén de la voluntad del grupo armado. / Vivir p. 5



INDICADORES ECONÓMICOS

PETRÓLEO BRENT

US\$90,15 -0,33%

DÓLAR EN CASAS DE CAMBIO (Promedio)

COMPRA

1,36% VI \$3 0,26

DTF

10,55%

# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.053 15 DE ABRIL DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200





El 99 % de los artefactos lanzados fueron interceptados por sofisticados sistemas de defensa, como el Domo de Hierro y el Arrow 3./EFE

#### La CIDH en Colombia

Ante la escalada de violencia entre organizaciones armadas en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará esta semana para evaluar los impactos, especialmente en temas étnicos, raciales y de género. / Judicial p. 3

#### Zonas francas y oro ilegal

El tercer lugar al que Colombia más ha exportado oro es a sus mismas zonas francas. De 2016 a 2022 se enviaron 72 toneladas a estos lugares. Su atractivo está en que por allí se pierde la información de la trazabilidad del origen mineral.

/ Investigación p. 9

#### Campeones de los Bolivarianos

Colombia es el primer campeón de los Juegos Bolivarianos Juveniles, que se realizaron en Sucre (Bolivia), donde se destacaron deportistas como la nadadora Tiffany Murillo, el gimnasta Keynher Vera y la atleta Karol Luna. / Deportes p. 18



#### TEMAS:

- Los principales resultados de los Informes de Gestion y ¿Como han sido los primeros 100 días de gobierno?
- Proyectos que son Oportunidades de inversión en el sector turismo, infraestructura, energía renovable, agronegocios, y sus beneficios para los inversores.
- La educación como motor de desarrollo para el Caribe colombiano.
- Los Emprendedores más exitosos que están transformando y contribuyendo positivamente en la región.
- El desafío de los programas de infraestructura que conectan a la región Caribe con el resto del país y con otros países.
- Turismo sostenible y responsable que benefician a las comunidades locales y proteger al medio ambiente.
- Planes que promueven el uso eficiente de la energía en todos los sectores.
- Ser sostenibles, con los modelos de producción y consumo que minimizan el impacto ambiental y maximizan la eficiencia en el uso de recursos.
- Los puertos de la región Caribe, se convierten en centros logísticos de clase mundial.

Informes: mjimenez@elespectador-cromos.com - 311 578 2643

#### Se inicia histórico juicio penal contra el expresidente Trump

El juicio contra Donald Trump, el primero de carácter penal en la historia de EE. UU. contra un exmandatario (2017-2021), presidido, además, por un juez de origen colombiano, el bogotano Juan Merchán, comienza este lunes con la selección del jurado. Como explica EFE, es un momento que en otros procesos es un mero trámite, pero que

en este caso ya tiene carga política.

Trump pasa al banquillo por unos pagos irregulares de US\$130.000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016 y que no saliera a la luz una relación extramarital que el magnate tuvo con ella en 2006, cuando no había entrado en

política.

Los 12 miembros del jurado deberán demostrar que no tienen literalmente prejuicios sobre el acusado ni ideas preconcebidas que puedan nublar su veredicto, algo difícil con una personalidad tan divisiva como la de Trump. La selección del jurado puede llevar hasta dos semanas. Un juez de origen colombiano, el bogotano Juan Merchán, preside el juicio que comienza con la selección del jurado.

# Temadeldía

#### **REDACCIÓN MUNDO**

Son enemigos históricos, pero nunca se habían atacado directamente. Eso cambió el pasado 1.º de abril, cuando el consulado de Irán en Damasco, capital de Siria, fue blanco de un ataque aéreo del que Irán culpó Israel. Este, no obstante, no ha reconocido ser el responsable del bombardeo en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidos dos generales de la Fuerza Quds, que supervisa las operaciones militares y de inteligencia encubiertas de Irán en Siria y Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron sobre más de 300 artefactos lanzados en su contra desde y hacia distintas direcciones: 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles de crucero, aproximadamente. El 99 % fueron interceptados por los sofisticados sistemas de defensa del Domo de Hierro y el Arrow 3, y con la ayuda de Estados Unidos y Reino Unido.

No hubo víctimas mortales. Algunas agencias informativas hablaron de 12 personas lastimadas, con el reporte de solo una niña de siete años herida de gravedad en la comunidad beduina de Arad, en el sur del país. La base militar de Nevatim, también en el sur, resultó afectada, daño que Irán celebró, pero que, según Israel, no impidió que la base siguiera operando.

Al cierre de esta edición, el mundo seguía a la espera de la respuesta de Israel, que ha mantenido constante comunicación Ambos se mostraron como los ganadores

# Irán e Israel miden fuerzas en Medio Oriente

Por primera vez, Teherán atacó a su enemigo desde territorio propio. Ante los miedos de una guerra regional, analistas afirman que por el momento se trató de una confrontación limitada, pues a ninguno de los dos regímenes les convendría un enfrentamiento de mayor escala.

con Washington, desde donde han tratado de calmar los ánimos para que la tensión no escale. Por su parte, Irán dio por vengado el ataque al consulado.

Así, los analistas coinciden en que, pese a los temores, en este punto no es posible hablar de una guerra regional. "Es una confrontación por retaliación, pero entre Israel e Irán hay un acuerdo tácito de que no hay un enfrentamiento directo porque a ninguno le conviene", explica Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario.

Según él, con dicho acuerdo ambas partes "ganan": "Irán gana, hubo celebraciones en la Plaza de Palestina en Teherán. Hace dos años hablábamos del asesinato de Mahsa Amini, la joven kurda molida a palos por la policía de la moral, hoy Ibrahim Raisi (presidente de Irán) tiene consensos internos entre ayatolás, moderados y parte de la población", explica. "Se sienten ganadores, pero se aseguran de que Israel no va a responder con una retaliación como ocurrió con Hamás".

Marcos Peckel, también docente de la Universidad del Rosario y director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, considera, por el contrario, que Irán cometió "un colosal error estratégico". Para él, Irán logró "unir a Israel con países árabes sunitas, movilizaron en su contra a Occidente, relegaron la guerra de Gaza y la gran mayoría de sus misiles y drones fueron interceptados". Además, prosigue, "su tan cacareado arsenal resultó inútil frente a las defensas aéreas de Israel y los aliados que ayudaron en la 'cacería', incluyendo Jordania".

Según el analista, Israel tiene "una gran oportunidad estratégica", razón por la cual ahora debería evaluar "muy cuidadosamente su respuesta al ataque, la que no necesariamente, aunque no del todo descartable, será una reacción militar contra territorio iraní".

Los analistas coinciden en que un ganador indiscutible tras el ataque del sábado es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien viene de semanas de presión tanto internacional como doméstica por los daños de la guerra en Gaza, así como por no haber logrado la liberación de los rehenes en poder de Hamás.

Para Bibi, como le llaman en Israel, es de ayuda "que Estados Unidos y Reino Unido principalmente se encarguen del asunto iraní, ya que descomprime la presión de dos frentes, e incluso una dosis de nacionalismo no cae mal ante una decaída imagen del primer ministro israelí", comenta, por su par-

te, Manuel Camilo González, docente de la Universidad Javeriana.

Jaramillo, no obstante, recalca que son asuntos distintos: "[La del sábado] fue una respuesta al ataque israelí al consulado iraní en Siria, no es un ataque en defensa de Palestina. Sí es parte de la retórica del eje de resistencia, con Hezbolá y los hutíes en Yemen, pero no es una acción que se pueda interpretar como defensa de los palestinos; no tiene nada que ver". Sin embargo, opina que Netanyahu, quien ya enfrenta presiones internas para responder con fuerza al ataque de Irán, tratará de capitalizar lo sucedido diciendo que "esto confirma la necesidad de acabar con Hamás v la Yihad Islámica en Gaza. Es oxígeno para él, aunque de corto plazo, pues ni la gente ni la comunidad internacional es tonta (...) Lo que pasa en Gaza es tan brutal que la verdad no creo que haya nada que pueda pasar como para 'lavarle la cara'".

Según las autoridades sanitarias del enclave controlado por Hamás, las acciones militares de Israel han dejado más de 33.000 víctimas mortales desde el 7 de octubre, cuando milicianos de ese grupo palestino entraron a Israel, mataron a cerca de 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 250, de las cuales 130 continúan en cautiverio, al menos un tercio ya muertos, según estimaciones.

Justo el fin de semana, Israel acusó a Hamás de rechazar nuevamente un acuerdo de tregua. Casi al tiempo, afirmó que ese grupo, considerado terrorista por muchos países, tiene a los rehenes en Rafah, el último refugio para cientos de miles de palestinos en Gaza, en donde se teme una incursión terrestre a gran escala por parte de las fuerzas israelíes.

"No sé cómo Netanyahu va a cumplir su promesa de devolver a los rehenes a sus hogares con un Hamás que puede tener incentivos para atrincherarse en su posición de no liberarlos como medida de presión. Sin duda, el efecto de una guerra sin cuartel como la practicada en Gaza recaerá en la población gazatí y se reforzará la idea de un castigo colectivo", concluye González.

Israel dice que interceptó el 99 % del ataque, lo que logró con ayuda principalmente de Estados Unidos y Reino Unido. / EFE

Washington ha tratado de calmar los ánimos de Israel para que la tensión no escale. Por su parte, Irán dio por vengado el ataque a su consulado.

#### Asesinaron al veedor ciudadano Jaime Vásquez en Cúcuta

En la mañana del domingo 14 de abril fue asesinado el veedor ciudadano Jaime Vásquez, a quien un sicario le disparó tres veces cuando hacía compras en el sector de La Riviera, en Cúcuta.

El ataque sicarial fue a las 8:30 a.m. En cámaras de seguridad se ve que el veedor huye del atacante, pero este lo alcanzó y le disparó a quemarropa. Las autoridades indicaron que en el hecho también resultó herido un hombre identificado como Luis Sarmiento.

Vásquez alcanzó a ser trasladado con vida en un carro particular a una clínica cercana, pero al mediodía se anunció su fallecimiento. Ante esto, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, indicó que la administración ofrece \$50 millones por los responsables del crimen.

A la par, las autoridades indicaron que el sicario escapó en una motocicleta. Las autoridades señalaron que van tras la pista de los asesinos. Por ejemplo, la Fiscalía destacó un grupo de fiscales especializados para esclarecer el crimen.

Gobernación ofrece \$50 millones de recompensa.

# Judicial



La última visita de la Comisión a Bogotá fue del 8 al 10 de junio de 2021. /Cortesía CIDH.

Hoy comienza una visita de cinco días

#### REDACCIÓN JUDICIAL

Durante cinco días, desde este lunes 15 de abril hasta el viernes 19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en suelo colombiano para evaluar los impactos de las formas de violencia respecto a la situación de derechos humanos, con especial atención en temas étnicos, raciales y de género. El órgano internacional, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que para cumplir con el objetivo de su visita se enfocará en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, y en la seguridad ciudadana "desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta estatal".

La visita de la Comisión se realizará bajo la modalidad de in loco, mecanismo de protección de derechos humanos que les abre la puerta a todos los comisionados para monitorear y recoger información sobre este panorama en diferentes rincones del país y, a su vez, conocer qué está haciendo el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia. La llegada de la CIDH al país, que fue invitada por el gobierno del presidente ción sobre los temas que más tra-

# La CIDH pone su lupa sobre Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regresa a Colombia en una visita "in loco" para revisar la situación de derechos humanos, tras la escalada de violencia entre las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas. ¿Qué hará? ¿Con quién se reunirá?

se realiza con este mecanismo desde 2012, cuando fue convocada por el expresidente Juan Manuel Santos. En ese entonces, valoró avances en la protección de derechos humanos y dejó una serie de recomendaciones.

Esta nueva cita, el órgano internacional trajo consigo varios avances para la participación de las organizaciones civiles. Por ejemplo, habilitó un canal de inscripción para socializar información de asuntos ligados a sus líneas de protección, atención o investigación. "Nosotros nos inscribimos para aportar informa-Gustavo Petro, es la primera que bajamos, que son personas defen-

La visita estará liderada por la presidenta Roberta Clarke; el segundo vicepresidente y relator para Colombia, José Luis Caballero.

soras; memoria, verdad y justicia; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; personas privadas de la libertad y derecho al trabajo", explica la abogada Ortegón, quien, además, indica que presentarán detalles de cómo las amenazas contra líderes sociales van al alza, pese a que se ha registrado una disminución en los homicidios.

Según datos de la Defensoría. en 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales, y el escenario para el 2024 no parece mejorar. Según los registros de Indepaz, hasta el 12 de abril, van 41 líderes Antioquia y Arauca. Este pano- partamentos y la capital. ▶

rama se suma a que, en las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Ejército y el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, han agudizado la situación de orden público en varias zonas del país, en especial en los departamentos en los cuales fue suspendido el cese al fuego con esa disidencia (Cauca, Nariño y Valle del Cauca).

"Consideramos que hay un desafío para el Gobierno de articular la política de protección a personas defensoras con otras políticas como el desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo y la paz total. Ahí hay una desconexión que se está traduciendo en que las personas defensoras de derechos humanos ejercen su labor sin garantías de seguridad", asegura el CAJAR. Otro asunto importante, en el que enfatiza el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que también se reunirá con la CIDH, es la impunidad en los casos de asesinato de los defensores de derechos humanos.

En este apartado es crucial, afirman ambas organizaciones, el papel de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, para que la Fiscalía tome una hoja de ruta de investigación penal en los casos de líderes sociales. En entrevista con El Espectador, en marzo pasado, la nueva titular del búnker aseguró que, para enfrentar este problema, se busca fortalecer la Unidad de Investigación Especial, que surgió tras el Acuerdo de Paz, que pretende, entre otras cosas, desmantelar las organizaciones que están en los territorios donde hay mayor índice de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. "Este es un compromiso pendiente", declaró en su momento.

La última visita de la Comisión a Bogotá fue del 8 al 10 de junio de 2021, pero con el mecanismo de trabajo (y no in loco), para revisar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, dejando como recomendación principal acogerse al diálogo para resolver los conflictos y fortalecer las investigaciones y los mecanismos de reparación. Este diario quiso profundizar sobre un eventual encuentro entre la Comisión y la fiscal Camargo, pero hasta el cierre de esta edición no había nada confirmado y fuentes cercanas a ambas entidades dicen que aún "aún se revisa la agenda". Lo cierto es que, el viernes 19 de abril, la CIDH volverá a su sede en Washington, no sin antes divulgar sus muertos, sobre todo en Cauca, hallazgos tras recorrer ocho de-

#### Expectativa por discusión de reforma pensional este lunes en Senado

El pleno del Senado retomará el debate de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro este lunes 15 de abril, a las 2:00 p.m. Por lo menos así está programado e iniciarían con la votación de la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, de la U. que busca que el umbral de aporte a Colpensiones sea de un salario y medio en lugar de

tres salarios, como lo quiere el Gobierno.

La votación de esa ponencia se pospuso el miércoles 10 de abril, cuando el presidente del Congreso, Iván Name (de la Alianza Verde), levantó la sesión en protesta por los comentarios de Petro, quien dijo que los congresistas que votaron por archivar la reforma de salud en la Comisión Séptima violaron la "Constitución y la ley".

Desde el Gobierno creen tener los votos suficientes para rechazar la ponencia de Hurtado, que abriría la discusión del articulado, contando, al parecer, con el respaldo de 10 congresistas liberales y ocho de la U, con quienes entablaron negociaciones la semana pasada.

César Gaviria, jefe del Partido Liberal, dijo que hay que pensar en una reforma pensional consensuada para el próximo semestre.

# Politica

DANIELA CRISTANCHO

dcristancho@elespectador.com @danielacsi

En medio de la tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Legislativo, y de una semana en la que su director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, insistió en la idea de constituir asambleas populares y declarar el poder constituyente, la Superintendencia de Salud intervino la EPS SOS, que cuenta con más de 750.000 afiliados. Esto sucedió 28 días después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ingresara a las instalaciones de la Cancillería, Registraduría y Thomas Greg and Sons.

Pero estos casos no son los únicos en los que las acciones de las superintendencias, de manera deliberada o no, coinciden con los intereses del jefe de Estado: la Supersalud intervino otras EPS cuando tambaleaba su reforma a la salud, la Superfinanciera facilitó operaciones empresariales, la Superservicios participó en la construcción de la reforma que fortalecería sus facultades y la SIC realizó inspecciones relacionadas con el proceso de licitación de pasaportes.

Con EPS SOS, son siete las que están intervenidas para ser dirigidas temporalmente por la Supersalud; es decir, la entidad tiene el control de los servicios de salud de más de 25 millones de colombianos. Tres de esas EPS fueron intervenidas en los últimos 13 días. Sanitas, un día antes de que se definiera el futuro de la reforma a la salud, y Nueva EPS, el día en el que se hundió. Así, en el mundo político, muchos han interpretado que estas medidas no son gratuitas, pues, además de las coincidencias temporales, Petro dio a conocer hace 52 días, cuando posesionó como superintendente a Luis Carlos Leal, que implementaría otro modelo en la Superintendencia y en la Nueva EPS.

Las intervenciones, de cualquier forma, no son nuevas. En los 17 meses de Ulahy Beltrán frente a la Supersalud, también se intervino a Asmet Salud v Savia Salud. Dos de las siete intervenidas fueron tomadas en gobiernos pasados, pero la oposición dice que no es comparable: "Es evidente que se está haciendo por razones de carácter político. La intervención a Sanitas coincidió con el hundimiento de la reforma a la salud", dijo Andrés Forero, representante uribista.

# La reforma a los servicios públicos fortalecería la Superservicios Se abre debate por posible "politización" en superintendencias bajo el gobierno Petro

Las intervenciones de Supersalud en cinco EPS han prendido las alarmas entre sectores de oposición. Un repaso sobre cómo se han movido las superintendencias indican que no son los únicos casos, aunque la entidades defienden su gestión.

En el petrismo defienden la obligatoriedad que tienen las superintendencias sobre la vigilancia y el control. "En todos los gobiernos anteriores habían sido tremendamente laxas. Creo que es la primera vez que se permite que ejerzan a plenitud sus funciones", explicó Martha Alonso, representante del Verde y del Pacto Histórico.

En el ámbito financiero, por otra parte, la Superfinanciera, a la cabeza de César Ferrari, dio vía libre a la OPA, que hace parte del Acuerdo Macro entre Grupo Gilinski, Nutresa, Sura y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). En enero, el presidente citó en el

Palacio de Nariño a los Gilinski; Gonzalo Pérez, presidente del Grupo de Sura; Carlos Gallego, de Nutresa, y Jorge Mario Velásquez, de Grupo Argos, para comunicarles la autorización de las movidas accionarias.

Ese repertorio estaría acercando a Petro al sector empresarial. Duvalier Sánchez, representante del Verde, dijo que el primer mandatario está "dando señales de que él no quiere ser distante con ese sector". Así, el jefe de Estado también se reunió con empresarios en Cartagena y fue hasta Rionegro, Antioquia, donde suscribió acuerdos para impulsar la industria del cacao y otras. Ese proceso con el empresariado es una movida clave si aún hay esperanza de consolidar el llamado "acuerdo nacional".

Y mientras continúan los acercamientos con el empresariado, la SIC está por cumplir dos meses y medio con Cielo Rusinque a su cabeza. Durante los 19 meses del Gobierno, la SIC ha impuesto multas a empresas como Falabella y Avianca, pero la acción que más revuelo generó fue la inspección, en menos de 24 horas, a la Cancillería, Registraduría y la planta y oficina de la firma Thomas Greg and Sons.

Estas diligencias se hicieron para verificar si la empresa que se ha quedado con la licitación de pasaportes desde hace más de dos décadas y dos de las entidades con las que tiene sus mayores contratos han cumplido con el principio de libre competencia, en el marco de la fallida licitación de pasaportes.

En ese momento hubo preguntas sobre la legalidad de este tipo de inspecciones y especulación de que Rusinque hubiera actuado en respuesta a una instrucción del primer mandatario. En entrevista con este diario, ella dijo que no ha recibido "ninguna orden para adelantar o no investigar a un agente del mercado en particular". Y que las inspecciones ya estaban programadas desde antes.

Al respecto, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, dijo: "Yo no tendría pruebas para decir que se están utilizando las superintendencias con fines políticos, pero es claro que son entidades que ejercen funciones de policía económica y no política". En esa medida, también se ha cuestionado a la Superservicios, que ha participado activamente en la formulación de la reforma a la Ley de servicios públicos.

Cuando se conoció el borrador, gremios cuestionaron las facultades que se le daban a la entidad e interpretaron el contenido como una posible señal para privilegiar lo público. Al respecto, el superintendente Dagoberto Quiroga aseguró que desde su entidad tienen la convicción de que los cambios fortalecerán el servicio, en la medida en que la Ley 142 de 1994 "acertó al promover el ingreso de capital privado, pero no en el desarrollo de los servicios como finalidad social del Estado".

En un texto, el abogado y exmilitante del M-19 confirmó que el proyecto fortalecería su Superintendencia y hace unos meses también tuvo que aclarar que la reforma no le permitiría al presidente asumir funciones de la CREG.

Por el momento, hay otras superintendencias que no han pasado desaparecidas. El pasado viernes la Supersociedades convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para aprobar el acta de una reunión, lo que generó malestar entre quienes consideraron que está interfiriendo en la CCB. Todo eso en el marco de la elección del nuevo presidente de Corferias, para lo que el Gobierno estaría impulsando el nombre de Mery Janeth Gutiérrez, quien fue aspirante al Mintic. 1





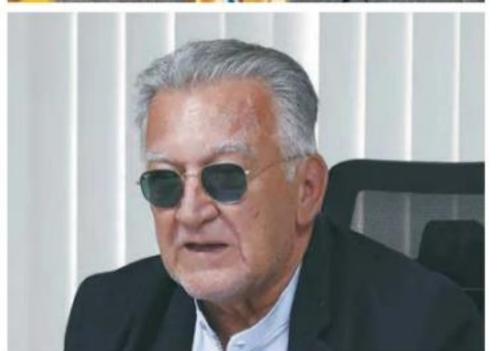

TOTAL PRESERVE A CARE A PROCESS AND A STATE OF THE PROCESS AND A STATE OF T Cielo Rusinque (SIC), César Ferrari (Superfinanciera), Luis C. Leal (Supersalud) y Dagoberto Quiroga (Superservicios).

#### Francisco Lopera ganó premio Potamkin por su trabajo en alzhéimer

"El premio nobel de la investigación en alzhéimer", como suele ser conocido, según la página web del The Potamkin Prize, fue entregado este domingo al neurocientífico colombiano Francisco Lopera, quien se convirtió en el primer latinoamericano en recibirlo. "Este reconocimiento es la máxima distinción que hemos recibido en 40 años de

investigación", dijo durante la ceremonia, según informó en un comunicado la Universidad de Antioquia (UdeA).

Tres logros fueron cruciales para recibir el premio. En primer lugar, haber descubierto "al grupo poblacional más grande del mundo con una forma genética de alzhéimer hereditario e identificar la mutación

paisa, que causa esta enfermedad", dijo la UdeA. Además, hacer seguimiento durante 40 años a esa población para identificar lo que ocurre en los pacientes antes de presentar los primeros síntomas de la enfermedad y "descubrir genes protectores, que pueden retrasar entre 20 o 30 años el inicio de los síntomas".

Su trabajo ha abierto la puerta para pensar en nuevos enfoques en el tratamiento del alzhéimer.



En la Amazonia

## La deforestación se mueve al ritmo que marque la disidencia más grande de las FARC

El anuncio sobre el aumento en un 40 % de la deforestación en los primeros meses del año revivió el debate del rol de un grupo armado sobre este fenómeno en la Amazonia. ¿Qué esperar ante la incertidumbre por la negociación con el Estado Mayor Central?



CESAR **GIRALDO** ZULUAGA

cgiraldo@elespectador.com Cegz95

Por segundo año consecutivo, como no sucedía desde hace una década, la deforestación en el país disminuyó. Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) no ha terminado de analizar todas las imágenes satelitales que se requieren para la cifra oficial, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a inicios de la semana pasada en una rueda de prensa, anticipó que, respecto a 2022, la deforestación en 2023 se redujo del 25 % al 35 %.

Eso significa que durante 2023 se habrían talado de 80.287 a 92.638 hectáreas. Gran parte de la reducción, explicó la ministra, se logró en los primeros nueve meses. A pesar de que la cifra preliminar muestra un panorama alentador, Muhamad manifestó su preocupación por un fenómeno que se está viviendo, al menos, desde los últimos tres meses del año pasado: el aumento de la deforestación.

Si bien estaba previsto que la deforestación aumentara al final de más crítico históricamente y se es- nunció la ministra, es ejercida de las amenazas y el terror difundidos

peraba que el fenómeno de El Niño incrementara los incendios en la región, está sucediendo algo anómalo. Podríamos estar viviendo, en palabras de Muhamad, "un pico histórico", dado que en los primeros meses de 2024 las alertas tempranas de deforestación aumentaron en 40 % con respecto al mismo período del año anterior.

Hay dos razones que explican este aumento, asegura la ministra: las condiciones favorables relacionadas con El Niño y la "coacción significativa" de grupos armados. De manera más precisa, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC.

En la región hay otros grupos armados, como la Segunda Marquetalia (también disidencia de las FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CDF) y otros grupos de crimen organizado. Pero, para varias entidades, como la Defensoría del Pueblo, así como para organizaciones que investigan el conflicto armado, es claro que el EMC es el grupo ilegal que está vinculado en mayor medida a la deforestación en Guaviare. Meta y Caquetá, tres de los cuatro departamentos -- junto al Putumayo- que conforman el arco de deforestación amazónico.



El anuncio de que estamos en un "pico histórico" en la deforestación no generó sorpresa entre los investigadores que siguen de cerca este fenómeno, como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien dice que desde hace casi un mes venía alertando de lo que estaba sucediendo en la Amazonia. Lina M. Moros, profesora asociada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y Ph. D. en Ciencias y Tecnologías Ambientales de la U. Autónoma de Barcelona, señala que, si bien es un anuncio "preocupante, era esperable".

Botero y Moros, entre otros investigadores, ya se preguntaban a mediados de julio de 2023, cuando se dio a conocer que la deforestación había disminuido por primera vez en una década, cuál era el rol que estaba desempeñando el EMC en esa dinámica. "Si el EMC apa-2023, pues el último trimestre es el La coacción de este grupo, de- lancó la reducción lograda, usando

a través de panfletos y mensajes de texto, los resultados serán muy frágiles", decía, por ejemplo, Moros junto a su colega Diana Carolina Montaño en estas páginas.

Además, agrega Moros, en ese entonces también se reclamaba "la falta de autocrítica por parte del Ministerio de Ambiente" y la búsqueda de "ganar indulgencias con avemarías ajenos". Es decir, "que en las buenas no mencionamos que hubo unos mandatos para frenar la deforestación por parte del EMC, pero en las malas sí los señalamos de que están permitiendo que se siga acaparando la tierra".

Las inquietudes en torno a esta situación cobran mayor importancia por estos días en los que hay gran incertidumbre sobre el diálogo de paz que el Gobierno nacional adelanta con el EMC. ¿Qué puede pasar con la deforestación en este escenario?, se preguntan investigadores y habitantes de la región.

Aunque Moros considera que "los acuerdos son la única forma de mantener el Amazonas colombiano", prevé que los dos años que le quedan al gobierno de Gustavo Petro, en lo que concierte a la deforestación, "vamos a estar al vaivén de la voluntad del EMC". ■



El arco de deforestación amazónica atraviesa a Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta./cortesia FCDS



#### Embalses de energía ya están en un volumen inferior al 30 %

XM, la administradora del Sistema Interconectado Nacional, dio a conocer que el último reporte del estado de los embalses de energía, del sábado 13 de abril de 2024, se ubicó en el 29,96 % del volumen útil.

Esto representa un 1,85 % por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años para el mes de abril (31,81 % en abril de

2020, que fue el anterior periodo de sequía), de acuerdo con los datos de la entidad. Además, la mediana para el mes de abril es de 49,55 % del volumen útil.

La situación de los embalses ha empeorado con el pasar de los meses y no se recupera debido a que no están recibiendo suficientes aportes (entrada de agua). Estos han sido del

29,06 % el 13 de abril, para un promedio mensual del 47,21 %, cuando la medida histórica del mes es del 52,19 %.

La situación es "resultado de un fenómeno de El Niño que completa 11 meses consecutivos de aportes deficitarios frente a la media histórica", dice Juan Carlos Morales, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM.

XM registró que el 13 de abril los niveles de los embalses estaban en el mínimo histórico para el mes de abril.

# Negocios

En 2035 aumentará la esperanza de vida

# Colombia envejece: ¿cómo enfrentar los nuevos retos?

El grueso de la población en Colombia está en edades productivas, pero cada vez habrá más personas mayores y menos jóvenes. La transición demográfica implica retos en empleo, salud, pensiones y cuidado, entre otros.



LUCETY CARREÑO ROJAS

lcarreno@elespectador.com @LucetyC

En 1950 Colombia tenía 13,5 millones de habitantes y una pirámide demográfica en la que la mayoría de las personas tenían entre 10 y 35 años.

Se conocía como pirámide porque la representación tenía forma de triángulo: el grueso de la población estaba compuesto por niños y adultos jóvenes, y terminaba en punta porque las personas envejecían y morían a temprana edad.

Hoy, las cosas son un poco diferentes y la tendencia es hacia un cambio definitivo, que tendrá profundas consecuencias económicas y sociales.

Desde el censo de 2005 se evidenció que el gráfico poblacional dejó la forma de triángulo y la base comenzó a acostarse, tomando la estructura de un diamante. Hoy en día, el país cuenta con una estructura demográfica en la que predomina la población en edades adultas jóvenes, entre los 20 y 65 años, como explica Piedad Urdinola, directora del DA-NE, "seguimos siendo un país joven, pero estamos en una transición demográfica".

Cuando Urdinola habla de transición demográfica se refiere a un fenómeno que se da cuando se presentan alteraciones en la (DANE).

natalidad v la mortalidad. Vale la pena mencionar que esto no solo está pasando en Colombia, sino también en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, el cambio no es homogéneo y varía en cada pais.

La reducción en los nacimientos es una de las consecuencias de la transición demográfica. Según el informe preliminar presentado por el DANE, en 2023 se contrajo la natalidad -11,7 % frente a 2022. "Lo que estamos viendo es una reducción permanente año tras año de los nacimientos en el país. La transición demográfica no sucede en un día o en un año, son procesos que vienen de décadas y comienzan con la mejora en la mortalidad, pues las personas se dan cuenta de que no necesitan tener tantos bebés para que sobrevivan a edades adultas y se evidencia una contracción", mencionó la directora.

Además de los cambios sociales, la transición demográfica tiene implicaciones en aspectos económicos y culturales, y representa oportunidades y retos. Aunque en este momento el gráfico poblacional de Colombia tiene

En 2023 se contrajo la natalidad -11,7 % frente a 2022, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística



Para 2024, Colombia tendría 52,6 millones de habitantes./José Vargas

forma de diamante, el país está envejeciendo y con los años la pirámide quedará invertida, como ya sucede en países como Japón y Alemania, donde la mayor parte de sus habitantes está en edades avanzadas.

#### El bono demográfico

Según las proyecciones de población, en 2024 el porcentaje de personas menores de 15 años es del 21,9 %, la de 65 años o más representa el 10,3 %, y el 67,8 % restante corresponde a personas de 15 a 64 años.

como bono demográfico, en el que el grueso de la pirámide está en las edades más jóvenes, lo que hace que se tenga mayor capacidad laboral y productiva. En cuanto a las mujeres, la educación y otros cambios sociales, políticos y culturales han permitido que se dediquen a labores productivas y no solo al cuidado del hogar y a los hijos.

En este punto comienzan los retos. Para aprovechar ese bono demográfico, el Gobierno y las instituciones deben generar condiciones favorables en el mercarrar, invertir y seguir aportando.

De acuerdo con el Banco Mundial, el descenso en las tasas de fertilidad y el envejecimiento de la población serán una carga socioeconómica creciente sobre la población en edad de trabajar.

También se deben incrementar las edades del capital humano en las empresas para favorecer la productividad, porque en unos años ese bono se terminará. "La cantidad de trabajadores disminuirá y, por tanto, la capacidad de crecimiento económico. Entonces, si los países van a tener una Con la transición demográfica do laboral para que los adultos en menor cantidad de fuerza de trael país está en una fase conocida edades productivas puedan aho- bajo, el único recurso para seguir

#### Plantas térmicas generarán energía a su máxima capacidad

Los embalses de energía se encuentran en un déficit porque "durante los últimos siete días se presentaron aportes deficitarios, con un promedio de 93 GWh/día que corresponden al 42 % de la media histórica de abril".

Ante esta situación, el Ministerio de Mi-

nas y Energía expidió la Resolución 40116 de 2024. El motivo es el de "adoptar medidas transitorias para el abastecimiento de la demanda debido a las condiciones energéticas del verano 2023-2024 durante el Fenómeno de El Niño del mismo período, y se dictan otras disposiciones".

Mediante la circular 40011 del 12 de abril de 2024, el ministerio reglamentó y definió que la cantidad de energía de referencia para el parque de generación termoeléctrico debe ser de la máxima capacidad diaria. Es decir, las plantas deberán trabajar a tope todos los días.



creciendo es el aumento de la productividad", explicó Ignacio Apella, economista experto en protección social del Banco Mundial, en una publicación de la organización.

El informe "Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?", del Banco Mundial, asegura que, si no se hacen esos cambios, "es inminente" una reducción de la mano de obra disponible, lo que generará una presión significativa sobre las perspectivas de crecimiento de la región, "dado que los aumentos en la productividad no responderán al factor trabajo".

#### En una década seremos un país viejo

El índice de envejecimiento demográfico (IED), que representa el número de personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años en Colombia, ha venido creciendo, para 2024 el IED es de 47,1 personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años y se espera que este indicador llegue a 79,5 en 2035.

Es decir, que en una década el indicador nos mostraría a un país envejecido. Urdinola no lo ve como algo malo, sino como un "premio" que ganan las socieda- mento en la expectativa de vida mercado laboral y en la sociedad des. "Para que caiga la mortali- implica que las demandas de cui- en general. ]

dad tenemos que hacer esfuerzos muy grandes, campañas de salud pública, tener carreteras, acueductos, alcantarillados, luz, innovaciones tecnológicas, medidas médicas, científicos pensando en vacunas, en fin. Una vez que hacemos todas esas inversiones, cae la mortalidad v ahí la sociedad puede tomar otro tipo de decisiones".

#### Las consecuencias económicas de un país envejecido

El mayor reto para el país es cuando pase ese bono demográfico, pues las personas que están en edades laborales productivas empezarán a encanecer. Y ahí está el problema, pues la estructura de Colombia en cuanto a seguridad social (salud y pensiones), sistemas de cuidado, educación y tecnología está diseñada para la pirámide poblacional en forma de triángulo y no para la actual.

Según el Banco Mundial, el alza del gasto ejercerá más tensión en los recursos fiscales. El país tendrá que proveer de salud a más personas que, además, vivirán más años, por lo que se necesitarán más presupuestos del Estado para financiar los sistemas de salud (en el que se deberán incluir los cuidados a largo plazo). Lo que también implicará mayores costos para las familias.

También habrá más personas en el sistema de pensiones y menos aportantes. El sistema actual no cumple con su objetivo, porque solo una de cada cuatro personas mayores logra pensionarse, y el reto será todavía mayor. El país se debe preparar y aumentar la cobertura del sistema para garantizar protección económica en la vejez.

Por eso es que las reformas son necesarias no solo en el país, sino en el mundo entero, afirma Urdinola. En Colombia se está discutiendo una reforma pensional, en medio de ese debate los expertos han resaltado la importancia de aumentar la cobertura y considerar la transición demográfica para que la iniciativa sea sostenible.

"Todos los países que ya han pasado por este proceso de envejecimiento no han hecho una ni dos, sino muchas reformas, porque se vuelven insostenibles los sistemas que fueron diseñados cuando las pirámides poblacionales tenían forma de triángulo. No sabíamos que se venía esta etapa de envejecimiento. Este es un reto global", dijo Urdinola.

Otra consecuencia es que el au-

Las proyecciones, apuntan a que en 2024 las personas menores de 15 años serán el 21,9 % y las mayores de 65 representarán el 10,3%.

dado serán cada vez mayores. El informe del Banco Mundial resalta que la transición demográfica significa que, en 2047, en el hogar promedio de los países de América Latina habrá más dependientes de la tercera edad que niños.

Las familias tendrán nuevos desafíos, pues pasarán de cuidar a niños y jóvenes a atender a ancianos. De acuerdo con encuestas sobre el uso del tiempo, las mujeres de la región dedican de dos a cuatro veces más tiempo que los hombres a tareas domésticas y cuidados no remunerados. Será necesario entonces crear políticas para redistribuir esas labores y que la carga no sea asumida solo por las mujeres. También será preciso capacitar a la población en cuidados a personas mayores.

Pese a los retos, Urdinola destaca una ventaja: la población migrante ayuda a frenar el envejecimiento de la población colombiana. La mayoría, especialmente provenientes de Venezuela, son jóvenes, algunos llegan con sus hijos pequeños y se suman a la pirámide nacional; lo que contrarresta la salida de colombianos en edades productivas hacia otros países.

Los factores que suman -como los nacimientos y los inmigrantes- y los que restan -como las defunciones y los migrantespermiten tener el balance total y leer los cambios demográficos del país.

En 2024, Colombia tendría 52,6 millones de habitantes y una esperanza de vida al nacer de 77,5 años, cifra que es inferior en hombres (74,7 años) y superior en mujeres (80,3 años). Según las proyecciones de los componentes demográficos, en 2035 la esperanza de vida se incrementará para hombres y mujeres en 3,5 % y 2,5 %.

Así las cosas, se hace urgente que el país se prepare para los desafios del envejecimiento de la población con políticas públicas, reformas, inversión en salud, tecnología y educación, y en la inclusión de personas mayores en el

JUAN CARLOS GÓMEZ J.



#### Poder contra poder

El presidente de la República tiene una ventaja que nunca tendrán la rama Legislativa ni la Judicial. A través de las redes sociales (X principalmente), a cada instante, en los días festivos, en la madrugada, el presidente se pronuncia y gobierna. No son actos administrativos, pero su incesante presencia tiene contundentes efectos políticos, económicos y jurídicos.

Antes los discursos y la correspondencia de los gobernantes eran fuente formidable de la historia política de un país. Hoy en día habrá que acudir a miles de trinos, los cuales por fortuna no se pueden esconder.

En el ejercicio del poder público ninguna rama tiene primacía. La Constitución Política establece que cada uno de los órganos del Estado tiene funciones diferentes pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines. La verdad es que en medio de la convulsionada realidad política que estremece a Colombia, no existe ninguna armonía; todo lo contrario.

Mientas que el presidente discursea y el Congreso de la República -- en retaliación al maltrato que reprocha - se resiste al trámite fluido de los proyectos de ley, la rama jurisdiccional se percibe más serena, como debe ser. Ya actuará en su momento para preservar el orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos. Con tal fin existen por lo menos dos herramientas novedosas.

En marzo de 2023 la Corte Constitucional (auto 272) declaró que en casos excepcionales, frente a una norma manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleve a eludir el control de constitucionalidad, se pueden adoptar medidas excepcionales con el fin de impedir la producción de efectos del acto objeto de control. Este mecanismo excepcional nunca se ha utilizado, pero está concebido y se utilizará cuando sea menester. Por su parte el Consejo de Estado, también en marzo de 2023, en apenas pocos días decretó medida cautelar de urgencia en contra de un decreto presidencial.

Confiados en el rigor jurídico de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la utilización de esas herramientas permitirá que las aguas vuelvan a su cauce. Esa es la realización del Estado de derecho que los funcionarios públicos juraron defender cuando se posesionan en sus cargos.

@jcgomez\_j



**PROGRAMACIÓN** MES DE LOS NIÑOS Hungria Recirquel 'Solus Amor'

Argentina/Perú

Tuboleta:

WWW.TEATROMAYOR.ORG

'Flotante' Espectáculo para bebés 19 DE ABRIL, 8 P.M. 20 Y 21 DE ABRIL, 5 P.M. PULEP SEE851

20 Y 21 DE ABRIL 10 A.M. Y 11:30 A.M. PULEP UKR783

Bancolombia

Avances por tramos:

'La familia Zarigüeya, a una sola voz' María del Sol y CantaClaro

27 DE ABRIL. 5 P.M. PULEP DSV367

COGESTOR PRIVADO

La familia Zarigüeya, a una sola voz Archivo de la artista

Avance programado

EL ESPECTADOR

DESTRITAL DE LAS ARTES BOGOTA

Avance ejecutado

# Bogota

Las obras deberían ir en el 48 %

# Avances y retrasos en las obras de TM por la avenida 68

Teniendo en cuenta las penalizaciones y los reportes de los frentes de obra en la carrera 68, estos son algunos porcentajes del avance, según el IDU.



JUAN CAMILO BELTRAN

jbeltran@elespectador.com @jbeltran00EE

La ciudad sigue con los ojos puestos sobre la construcción de la troncal de Transmilenio de la avenida 68. En especial, desde que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) detectó retrasos en varios frentes de obra. Vale recordar que, para la construcción de los 17 kilómetros de troncal, el Distrito dividió el corredor en nueve contratos, cada uno con su cronograma.

De acuerdo con Orlando Molano, director del IDU, algunas demoras comprensibles, como las generadas por la pandemia, pues la obra comenzó en 2020; no obstante, hay otras injustificadas. Por esta razón, "se han tomado acciones con las cuales hemos ido subsanando los retrasos. En efecto,

La troncal de Transmilenio de la avenida 68 es un proyecto de 17 kilómetros, que comienza en la autopista Sur y llega hasta la calle 100 con carrera novena.

tenemos unos retos en un par de tramos, especialmente el seis. Estamos en medio un plan de contingencia cuyos resultados esperamos ver pronto".

Si todos los contratistas hubieran cumplido la programación a cabalidad, hoy la ciudad tendría 8,2 kilómetros; es decir, la troncal tendría un avance general del 48 %; sin embargo, a la fecha van siete kilómetros (41 %), lo que representa un retraso del 7%. Este es el panorama.

#### Tramo a tramo

Grupo 1: con una inversión de \$381.000 millones, entre la autopista Sur y la calle 18 sur, se construyen 2,83 kilómetros de troncal v 22,4 kilómetros de malla vial arterial. El trabajo comenzó el 25 de junio de 2020 y a la fecha debía estar en el 49,06 % de avance, pero va en el 39,39 % (un retraso de casi el 10 %).

Grupo 2: este frente de obra avanza entre la calle 18 sur hasta la av. Las Américas. Con una inversión total de \$292.000 millones, deben construir 1,8 km de troncal. A la fecha, presenta un avance del 45,94 %, frente al 49,18 % que estaba programado.

Grupo 3: avanza entre la av. Las Américas hasta la av. Centenario (calle 13) y es uno de los que está más adelantado. Se encarga de la construcción de 1,04 kilómetros de troncal, con una inversión de \$206.000 millones. La información más reciente sobre el avance de obra indica que lleva 37,72 %, superando el 36,03 % del cronograma

Grupo 4: corresponde al tramo

Así van los nueve frentes de obra de la troncal de Transmilenio por la avenida 68: 52,6% TRAMO 9 21 % Cra. 48 a la carrera 9 31.6% TRAMOS TRAMO 8 Cra. 65 a la cra. 48 43.1% TRAMO 7 1% CII. 66 a Cr. 65 48,23% TRAMO 6 CII. 46 a Av. TRAMO 5 Av. la Esperanza 4% (calle 24) a la calle 46 Reforzamiento Estructural 98,2% Puentes Peatonales 7,7% Ciudad Salitre - Estudios y Av. Las Américas diseños Fase 2 89,5% 40,3% TRAMO 4 Av. Centenario a 3,2% Av. Esperanza -37,1% Construcción 37,7% TRAMO 3 Av. de las Américas 1,7% a Av. Centenario -36,0% Construcción TRAMO 2 CII. 18S a Av. de las 3,2% Américas - Construcción Detalle TRAMO 1 49,0% Troncal Avenida 68 9,6% Grupo 1 - Autop. Sur a Cll. 18 Sur - Construcción

de 1,96 km y una inversión de más de \$247.000 millones. Reporta un avance del 37,12 %, frente al 40,32 % director del IDU, es una multa de programado en el cronograma.

**Grupo 5:** es el tramo de mayor avance del proyecto. El 8 de abril el avance ejecutado era del 79,2 %, superando el desarrollo programado del 75,29 %. Esta obra va desde la av. Esperanza hasta la calle 46, abarcando 1,04 km con una inversión \$208,000 millones.

Grupo 6: es el encargado de construir 2,08 km de troncal de la calle 46 a la av. calle 66, para lo que tienen un presupuesto de \$216.000 millones. A la fecha reporta un avance del 28,6 % y según el cronoentre la av. Centenario y la av. Espegrama debía estar en 40,6 %. Hasta ranza (calle 24), con una longitud el momento es el único penalizado adelantados frente al cronograma, 31,6 % and 31,6 %

por los retrasos. La sanción se conoció el 3 de abril, la cual, según el \$870 millones por incumplir el

plan de trabajo. Grupo 7: construye tal vez el tramo más complejo y amplio: entre la calle 66 y la carrera 65, unos 3,05 km de troncal, para lo cual tienen un presupuesto de \$472.000 millones. Según información del IDU, reporta un avance del 48,23 %, ligeramente por debajo del avance esperado del 49,36 %.

Grupo 8: en este frente construven 1,06 km de troncal, entre la carrera 65 y la carrera 48, para lo cual tienen un presupuesto de ya que reporta un avance del 43,16% frente al 42,74 % del cronograma.

Grupo 9: se encarga de construir 2,23 km de troncal entre la carrera 48 y carrera novena, destinados a convertirse en un punto neurálgico de la movilidad bogotana. Con un presupuesto de \$251.000 millones, según el IDU, el proyecto contempla la creación de dos carriles exclusivos para el transporte público, tres para tráfico mixto y la instalación de dos estaciones de Transmilenio: una en la carrera 19 y otra en la carrera 11. Beneficiará a las localidades de Suba y Usaquén. No obstante, es el tramo más retrasado: por cronograma debía estar

#### Las rutas del oro sucio, investigación regional sobre oro ilegal

Un equipo de 18 periodistas de cinco países amazónicos (Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia) analizó 118.012 envíos de oro realizados en la última década hacia el exterior, evidenciando que más de 3.000 toneladas de oro informal fueron exportadas, entre 2014 v 2023, desde esta región.

Se hallaron por lo menos 15 compañías

con vínculos con la minería ilegal y el lavado ilegal que han sido o son proveedoras de empresas en países como India y Emiratos Arabes Unidos, dos nuevos destinos que han ampliado su participación en la compra de oro latinoamericano.

Esta investigación también recorrió siete enclaves de la minería ilegal en la Amazonia y expone el mecanismo detrás del blanqueo de mineral. La fragilidad de la trazabilidad y los laxos procesos de debida diligencia permiten que el oro ilegal entre fácilmente en la economía legal. En Colombia, el oro se extrae ilegalmente de áreas protegidas de la Amazonia, como el departamento de Guainía, donde se encuentran los Cerros de Mavecure.

Más de 3.000 toneladas de oro informal fueron exportadas, entre 2014 y 2023, desde cinco países andinoamazónicos.

# nvestigación



Esta investigación hace parte del especial "Las rutas de oro sucio". Con el código puede acceder a todo el contenido.

Desde 2015 empezaron a figurar como principales compradoras

# Zonas francas, otro punto ciego en la cadena de exportación del oro ilegal

Esta investigación revela que uno de los principales destinos del oro que exporta Colombia es, en realidad, la misma Colombia, a través de sus zonas francas. Una barrera más para vigilar la trazabilidad del oro producto de minería ilegal.

DANIELA QUINTERO DÍAZ DAVID RIAÑO VALENCIA DAVID ESCOBAR MORENO SERGIO SILVA NUMA

@danielaquinterd@Davidrianov @ JoseDEM18 @ SergioSilva03



Desde hace años, Colomexporta más oro del que produce.

Y se estima que el 80 % del oro que exporta el país es de origen ilegal. ¿A qué países está llegando el oro colombiano?

Un análisis realizado por El Espectador y la Red Transfronteriza de Ojo Público a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos -construida con información de Aduanas-revela que el 41 % del oro exportado de Colombia salió del país de 2014 a 2023 con destino a

los Estados Unidos, el 15 % llegó a van para Cali. Pero la única empre-Italia y el 12% a Suiza. Sin embar- sa de la Zona Franca Palmaseca go, el tercer lugar al que Colombia más ha exportado oro es la misma Colombia; específicamente, a sus zonas francas (12 %).

Desde 2015, las zonas francas en Colombia empezaron a aparecer en los datos de las exportaciones de oro. Pronto, figuraron entre el top cinco de lugares de destino. En 2016, de los primeros seis puestos tres eran zonas francas del país. Y la cantidad de mineral que transita por estos centros logísticos, con exenciones tributarias, ha ido en aumento.

Solo entre 2016 y el 2022 Colombia exportó 72 toneladas de oro a zonas francas en Colombia. De estas, al menos 33 toneladas (casi la mitad) fueron a parar a la Zona Franca Palmaseca, ubicada junto al aeropuerto José Bonilla Aragón, donde aterrizan los pasajeros que

que compra oro es la Fundición Ramírez, creada en agosto del 2000, en Cali, como parte de una tradición familiar de joyeros de más de 45 años.

Como usuario industrial, la Fundición Ramírez tiene entre sus labores procesos de transformación de bienes; es decir, compra materias primas y las convierte en un producto de valor agregado.

Esta Fundición compra oro a múltiples proveedores del país, entre los que también hay compraventas que comercializan joyas, cadenas o anillos de empeño, de los que es mucho más difícil obtener información de su origen. En 2019, compró el 10 % del oro exportado de Colombia; en 2020, el 8 %; en 2021, el 5 %, y en 2022, el 4 %. nes del país, entre las que se en-Luego, funde todo en lingotes y lo exporta.

El 4 de febrero de 2022, el fiscal 40 especializado de la Unidad de Derechos Humanos del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales radicó un escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Cali contra la Fundición Ramírez por supuesto lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y fraude procesal.

Según la investigación de la Fiscalía, la empresa buscó exportar oro proveniente de yacimientos mineros ubicados en el municipio de Timbiquí, Cauca -que son explotados de manera ilegal— a través de personas que vivían en esas zonas, a quienes, a cambio de sumas de dinero, les tramitaban el RUT y se inscribían como barequeros o mineros de subsistencia a través de un funcionario de la Alcaldía municipal.

Una vez se inscribían como mineros de subsistencia, dice el ente investigador, la organización les hacía firmar en blanco múltiples formatos de "declaración de producción de minero de subsistencia". Luego, el oro se transportaba de forma clandestina a Cali, en donde se hacía el trámite de exportación a través de la Zona Franca Palmaseca.

De acuerdo con el análisis realizado por El Espectador a la base de datos de exportaciones, Fundición Ramírez también tiene entre sus proveedores a empresas pequeñas y medianas de varias regiocuentra Coomilcop, la Cooperativa Minera de los indígenas en Guai-

nía. En ese departamento, la minería ilegal de oro ha ido en aumento. Naciones Unidas estima que el 95 % que se extrae en ese territorio es de origen ilegal.

Para la Fiscalía, esta empresa, igual que otras de su rama como CI J Ramírez y CI Metales Hermanos, creó un entramado de empresas de papel que no tenían la capacidad operativa ni institucional para hacer operaciones financieras por millones de dólares con las que justificaron compras de oro de origen ilícito y les dieron apariencia de legalidad. Incluso, entre sus proveedores, había personas que no tenían tradición minera y otras que estaban muertas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autoridad que supervisa las exportaciones, lleva un registro de cada transacción gracias a la información reportada por la exportadora en un documento llamado solicitud de autorización de embarque. Sin embargo, cuando la exportación se hace a través de zonas francas, la trazabilidad del mineral se pierde, ya que este documento no incluye información sobre el origen del metal.

Desde 2013, la DIAN exige que las exportaciones de oro se hagan con el formato de Declaración de Exportación (DEX). Aun así, lo que encontró la Fiscalía en el caso de Fundición Ramírez es que, incluso, ese documento contiene información no verificada por la autoridad minera al autorizar la exportación.

Hay otras cosas que no cuadran. Algunas de las empresas que exportan oro a través de la Zona Franca de Rionegro, por ejemplo, lo compraron en empresas como ACM Cosmos SAS o la comercializadora Internacional Experiencia y Tradición. Ambos proveedores reportaron como dirección comercial unas oficinas en un centro comercial y empresarial ubicado junto al Terminal del Sur de Medellín. Aunque llegamos hasta allá, no encontramos rastros de estos proveedores.

Aunque este diario preguntó a la DIAN cómo se está controlando que las empresas exportadoras no reporten información falsa que luego se consigna en documentos oficiales, como la Declaración de Exportación, no obtuvo respuesta.

Según datos del sistema de información de la Fiscalía, entregados a El Espectador, entre 2015 y 2023 se registran 1.931 procesos por delitos relacionados con la explotación ilícita de vacimiento minero en Colombia. En Guainía las cifras son mínimas. El sistema solo tiene registro de 11 procesos y ninguno está en investigación.



Por el puerto de Inírida, en Guainía, también se mueve el oro producto de minería ilegal que luego llega a las principales ciudades. / Sebastián López Ramírez



Una iniciativa de:



www.elespectador.com/colombia2020

#PaisQueAvanza

@EEColombia2020



EEColombia2020



**Entrevista** 

# "La paz total no está eclipsando al Acuerdo de Paz": jefe la Misión de la ONU en el país

Carlos Ruiz Massieu dice que ambos procesos pueden coexistir, pero que se necesita un avance más acelerado. Además, llama al Gobierno a tener pasos más concretos en las mesas de diálogo con el ELN y la disidencia Estado Mayor Central.



CINDY A. MORALES CASTILLO

cmorales@elespectador.com

Carlos Ruiz Massieu es el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y representante especial del secretario general de ese organismo en Colombia. En ese doble papel, su trabajo se divide entre hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 -con especial énfasis en algunos puntos como la reforma rural integral, la reincoporación de excombatientes y el seguimiento al capítulo étnico-, y al mismo tiempo adelantar el trabajo político de ayudar al país en otras tareas que le soliciten. Bajo esa figura es que hoy acompaña las mesas de diálogo que el Gobierno tiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la mayor disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central.

En entrevista con Colombia+20, Massieu habla de esos procesos de diálogo, la articulación del acuerdo de paz y hace -al igual que el informe más reciente de su oficina- un llamado al Gobierno a tener resultados más tangibles en la apuesta de paz total.

Hace dos meses estuvo el Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia. ¿Con qué sensación se quedó el organismo sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que fue el corazón de ese viaje? Son varios puntos. Para el Consejo de Seguridad, Colombia siempre tiene el apoyo de la comunidad internacional. El organismo se fue con la visión de que sí hay una voluntad política para seguir avanzando y consolidando la paz, sea a través de la implementación del acuerdo y de las diferentes iniciativas de diálogo. Y por último se fue con la imagen de todos los retos que existen aún en Colombia para llegar a donde se quiere llegar, a donde se aspiró cuando se firmaron los acuerdos de 2016.

Personas cercanas al Acuerdo de Paz de 2016 dijeron en medios que la Misión de Verificación de la ONU "perdió de vista" la implementación de ese pacto porque asumió otras tareas que no le correspondían. ¿Hay alguna respuesta sobre ese tema desde la Misión?

Yo creo que hay quizás una confusión y una falta de entendimiento de cómo trabaja Naciones Unidas. En este caso hay que distinguir dos cosas: uno es el mandato que tiene la Misión de Verificación, dado por el Consejo de Segu-

El proceso con el ELN tuvo muy buenos resultados en los primeros ciclos, pero ya es importante tener un horizonte más claro y dar pasos concretos en esos diálogos".



Carlos Ruiz Massieu cumple su sexto año frente a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. / Gustavo Torrijos

ridad, que es bastante específico sobre varios apartados de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Es decir, es muy centrada en ese pacto. A eso se suma el monitoreo y verificación del cese al fuego con el ELN. Esos son los mandatos de la Misión de Verificación. La otra cosa es el trabajo político que hace el Representante Especial del Secretario General y un equipo, que tiene la función de buenos oficios a nombre del Secretario General. Como Representante del Secretario, uno está en el país para ayudar a lo que se le solicite por parte del país o los diferentes sectores del país. En este caso, el Gobierno colombiano y otra contraparte, como puede ser la delegación del ELN o las del EMC.

Quizás esto ha sido por responsabilidad nuestra, de falta de pedagogía —a veces hay que explicar un poco más cómo trabajan las Naciones Unidas— para que no haya esas confusiones-. Pero ninguna cosa distrae la otra. El mandato principal de la Misión de Verificación es la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, sin duda. Luego hay otras funciones que el Consejo de Seguridad le va asignando al Representante del Secretario que responden a esas peticiones. También está el punto de la interdependencia que hoy en día hay entre la implementación de los acuerdos y otros esfuerzos de paz.

A propósito de buenos oficios, el informe reciente de la Misión decía que se está haciendo esa tarea en el choque que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC. ¿En qué se ha avanzado en ese tema?

gogía — a veces hay que explicar un poco más cómo trabajan las Nacio- reuniones, para facilitar mensajes, ro. Que el tribunal trabaje en el

para que se pueda funcionar de la mejor manera (...) Nosotros y el Secretario General de la ONU hacemos ese llamado al diálogo para entender las preocupaciones de los otros y velar para que sus funciones estén ceñidas a esa voluntad de ese Acuerdo de Paz. La jurisdicción está ad portas de tener sus primeras sanciones, así que es importante que el ambiente que rodee ese acto sea el mejor a para el país.

#### ¿Ve disposición de las partes para resolver ese choque? Quedó en el aire la sensación de que había puntos irreconciliables...

Yo sí veo disposición. A veces en estos caminos y en estas complicaciones hay de repente frustraciones, pérdida de paciencia, pero sí hay apertura y hay disposición. El tema es cómo encontrar esos entendimientos comunes hacia futuro. Que el tribunal trabaje en el

#### Reforma Rural Integral sigue siendo un punto rezagado

Cuando se hacen balances de la implementación del Acuerdo de Paz, los capítulos étnico y de género son los más rezagados. Si solo nos centráramos en los seis puntos, ¿cuál es para la Misión ve Verificación el más atrasado? Seguramente sería aún la reforma rural, pero lo es

contra sus metas planteadas. Ahí sí hay que decirlo y es que esto pasa, no obstante, a los esfuerzos renovados y la priorización que ha dado este Gobierno - mucho más que los anteriores— a ese punto y eso hay que reconocerlo. Aun así, todavía no se alcanza el

ritmo de implementación que tienen otros apartados como reincorporación. El otro punto sería probablemente el de las garantías de seguridad porque, si bien en indicadores nacionales se ha mejorado un poco, en las diferentes regiones vemos diferentes fenómenos.





Con el apoyo de:



marco de su independencia, pero también tome en cuenta, dado su papel político, estas preocupaciones que son muy válidas.

#### Los ex-FARC propusieron tener un tribunal de cierre. ¿Qué opinan sobre esa propuesta?

Las conclusiones de las conversaciones que hemos tenido con los diferentes actores en cuanto a estas tensiones que se dieron en los últimos meses es que, por lo menos ellos, los firmantes y sectores que estaban en esa discusión, ya no estaban pensando en alternativas de este tipo. Cualquier decisión que tomen las instituciones democráticas colombianas en cualquier sentido, nosotros seremos siempre muy respetuosos de ellas.

¿Cómo han visto la preparación de la que debe proferir este año?

Se ha avanzado, pero es necesario acelerar todas las medidas que se tengan que tomar para el momento en que impongan las sanciones. Eso abarca a la propia JEP como al Estado porque tienen que cerciorarse de que estén dadas todas las condiciones bajo las cuales se pueden ejecutar las sanciones en temas más de infraestructura, seguridad, etc. Hay que aprovechar el tiempo todavía que se tiene hasta antes de que emita, pero todavía hay trabajo que hacer. Ese es también parte de los llamados.

#### El informe afirma que la población necesita sentir mucho más los beneficios del Acuerdo de Paz, ¿a qué se refiere con eso?

El tema de seguridad es el que quizás puede ejemplificar mejor la situación. Las políticas de defensa JEP de cara a esas primeras sanciones del Gobierno, con su enfoque de que se esté eclipsando para usar seguridad humana, la política de un fenómeno reciente, una cosa ¿Cuál es el estado actual de la mesa

desmantelamiento, deben complementar las iniciativas, no solamente implementación del Acuerdo de Paz, sino de otros diálogos. Los propios ceses al fuego son positivos, pero no son suficientes. Tiene que haber medidas de seguridad -muchas de ellas contempladas en el Acuerdo-votras, como las políticas de seguridad del Estado, que deban trabajar al mismo tiempo para aliviar a las comunidades. En paralelo, lo que se espera en los territorios y lo que esperamos nosotros es que los diálogos que están llevándose a cabo también tengan más resultados concretos.

En el caso del ELN tuvo muy buenos resultados en los primeros ciclos con el cese al fuego, el Comité Nacional de Participación, pero ya es importante tener un horizonte más claro, a dónde vamos y dar pasos concretos respecto a esos diálogos. Y no se diga en el caso del EMC donde hay necesidad todavía de aclarar otra vez si están todas las diferentes partes siendo parte de este ejercicio, si hav voluntad de paz, que se respeten a los civiles, que tengan una agenda de diálogos. Todas estas medidas son importantes y ya urge para que este año de verdad sea un año de implementación v de avances concretos en beneficio de las comunidades.

#### Eso último se repite mucho en el informe, que se necesitan otras medidas y más concretas. ¿Cuáles pueden ser?

No hablamos tanto de ceses. Hay medidas más benéficas para la población. Yo hablaba de otros temas como el (de reclutamiento) de menores, la de violencia sexual. En fin, son todas estas que pueden tener más elementos de protección civil y que son consecuentes con el Derecho Internacional Humanitario.

#### ¿Cree que la política de paz total está ahogando a la implementación del Acuerdo de Paz? ¿Ha pasado a un segundo plano por las otras negociaciones?

Para nosotros no es así. Es decir, sí se están privilegiando diálogos de paz y diálogos políticos, pero está bien. De hecho, apoyamos v acompañamos esos diálogos. El llamado que hacemos es para que avancen más, pero son importantes dada la presencia de estos grupos y la voluntad que han expresado. La voluntad política y la concentración que hay para esto de parte del Gobierno es muy clara para nosotros. El punto nuestro está más en la necesidad de acelerar la implementación, pero no tiene que ver con

La conclusión de las conversaciones con los firmantes (en la discusión con la JEP) es que ni ellos ni sectores en esa discusión están pensando en alternativas como el tribunal de cierre".

con la otra. Se tienen que hacer las dos cosas. Esa fue la decisión del Gobierno y nosotros acompañamos, simplemente en ambos ámbitos se tiene que acelerar el paso, pero no tiene que ver con privilegiar una via o la otra. Hay que caminar en los dos sentidos, pero con decisión y con acción.

#### ¿Cómo leen el aumento de algunos índice de violencia y conflictividad, pese a las mesas y diálogos que tiene el Gobierno?

Nos preocupa y nos ocupa. Por eso el llamado a fortalecer otras medidas. Los ceses al fuego que tienen son muy importantes, pero lo son sobre todo para la mesa y para las dos partes porque son constructores de confianza, pero por ser preliminares, por ser unos ceses temporales, su ámbito de aplicación y sus beneficios son limitados y no alcanzan a llevar beneficios a las comunidades. Por eso se siguen dando dinámicas de violencia en diferentes territorios, sobre todo los históricamente afectados por el conflicto.

#### Muchas sectores de la sociedad, la oposición e incluso el presidente Petro han dicho que los ceses la fuego han sido usados por los grupos para fortalecerse. Ustedes son parte del Mecanismo de Verificación del cese con el ELN, ¿tiene la misma lectura?

Nosotros no tenemos ningún elemento que pueda asegurar que los ceses se han utilizado para esos efectos, pero lo que sí podemos decir es que eso es algo que hay que evitar a toda costa. No se puede tener un cese ni para que un grupo se fortalezca ni para que un grupo ejerza una situación de mayor presión a la población civil, Desde Naciones Unidas haríamos todo lo que haya que hacer para evitar participar en un proceso en el que se tenga alguna información de esa naturaleza, porque es contraria al espíritu de los diálogos, a la voluntad de paz y a los principios que rigen nuestro accionar de los países.

#### de diálogos con el ELN?

Las partes están reunidas en Caracas y han expresado su voluntad de seguir dialogando. Esto es lo más importante, que sigan comprometidas en la mesa nacional y sigan conversando. Las crisis son normales, y hay que resolverlas. Me quedo con la voluntad de las partes de resolverlas. Y me quedo también con la mesa nacional de diálogos como espacio en el que los obstáculos pueden ser abordados por las partes. No somos ajenos a que hay problemas. Confiamos en que las delegaciones sentadas en la mesa van a avanzar en estos días de negociación en Caracas. El proceso, mientras tanto, sigue mostrando avances importantes: el Comité de Participación sigue activo, el cese sigue activo. Siguen pasando cosas positivas.

#### Con la disidencia EMC hubo una reunión donde empezó a verse una división. ¿Esto podría dificultar que ustedes sigan acompañando la mesa o cambiaría su rol en la misma?

No, no lo cambia, pero creo que lo que hay que tener claro es quiénes participan en ese diálogo, que esos que participan tengan una voluntad real de paz y sea demostrable y que haya una agenda de diálogos. El Gobierno tendrá que decidir, ya sabiendo con quién están en ese proceso de negociación y quién no, cómo actúa con los que no están. (...) Lo importante es tener claridades de quienes están y nosotros acompañaremos esfuerzos teniendo como base un proceso entre las partes con acuerdos puntuales que traigan beneficios puntuales que protejan a la población.

#### ¿No importaría que la estrategia del gobierno cambie? Es decir, que ahora no se siente con la totalidad de un grupo armado, sino con unos frentes puntuales...

No vería razón para no acompañar un esfuerzo de paz que el Gobierno decide tener, y que pide acompañamiento internacional para darle una serie de garantías al proceso. Celebramos que a través del diálogo se busquen resolver conflictos y que podamos agregar valor a esos diálogos o acuerdos.

#### ¿Van a acompañar el proceso con la Segunda Marquetalia? ¿Hay avances

Sí, hay un pedido de solicitud. Estamos al pendiente de las condiciones para que se den esas conversaciones y siempre en esos casos conversamos con los que nos solicitan nuestra participación para ver qué es lo que podemos agregar a esos proceso. Estamos en eso todavía.



#### Minculturas pidió perdón a indígenas del Putumayo

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia inauguraron en Mocoa, Putumayo, la agenda de conmemoración por los 100 años de la publicación de "La vorágine", de José Eustasio

Rivera. En el encuentro, el ministro de Cultura, Juan David Correa, les pidió perdón a las comunidades indígenas de la región por el exterminio que vivieron a principios del siglo XX, ocasionado por la explotación cauchera.

"Como delegado de este Gobierno, quiero pedir perdón y decirles que si no reconocemos la deuda histórica que tenemos con los pueblos amazónicos, no haremos un verdadero cambio cultural", dijo Correa.

# Cultura



Desde 2019, Netflix anunció que había obtenido los derechos para convertir "Cien años de soledad" en una serie. / Netflix

Diez años de soledad

#### Yo visité Macondo

Este texto, que hace parte del especial en conmemoración de los diez años de la muerte de Gabriel García Márquez, aborda la construcción del Macondo de "Cien años de soledad" para su adaptación audiovisual que será estrenada en Netflix.



ALBERTO MEDINA LÓPEZ

El Macondo que conocí ya tenía el letrero con su nombre. Los días aciagos de la peste del insomnio, cuya peor consecuencia era la pérdida de la memoria, eran asunto del pasado. La orden de José Arcadio Buendía de marcar los objetos, los animales, el nombre del pueblo y hasta la sentencia sobre la existencia de Dios, con un hisopo entintado, para hacerle el quite al olvido, se había cumplido al pie de la letra.

La señal fue instalada con letras gordas a la entrada del pueblo, por el mismo camino por

ron los productores de Netflix a montar, con materiales de la realidad, un pueblo de la imaginación con calles, casas y edificios. Más de mil personas lo levantaron, con las pistas que daba la novela de García Márquez, con el bar del pecado y el templo de la oración.

De la travesía de los colonos surgió el primero de los muchos Macondos de Cien años de soledad: el de las casas vernáculas. La urbanización y la llegada de nuevos pobladores, de lejanas latitudes y con costumbres distintas, creó los otros Macondos: el de la prosperidad, el de la Guerra de los Mil Días, el del esplendor del banano y el del apocalipsis.

Macondo sedujo desde siempre a Alex García López, director, junto con Laura Mora, de la serie de Cien años de soledad. "Creo que cualquier persona en el mundo el que llegaron los fundadores en *Cien años* puede identificarse con una pareja joven de diecinueve años que se casa y desea escapar

#### Se abre convocatoria para talleres del Festival Gabo

Este año, la Fundación Gabo ha reunido a profesionales y expertos para dirigir una serie de talleres del 5 al 7 de julio, que abordarán temas cruciales del periodismo. Los talleres del Festival Gabo son sesiones especializadas diseñadas para ofrecer a los participantes la oportunidad de mejorar sus habilidades narrativas e investigativas. Para participar en los talleres, los interesados deben postularse y, en caso de ser seleccionados, abonar una matrícula de \$40.000. Con ella podrá tener acceso a la programación del Festival durante los tres días. Los espacios formativos serán en el Gimnasio Moderno, de Bogotá, carrera 9 n.º 74-99.

de su pequeño pueblo, alejándose de las preocupaciones y responsabilidades de sus padres para embarcarse en su propia aventura. La idea de crear un pueblo, una utopía inocente donde todos se tratan bien, es reconocible incluso desde el punto de vista bíblico. Sin embargo, luego llegan los obstáculos y distracciones externas, como la política, la iglesia e incluso Melquíades, quien representa la fascinación y la obsesión humanas por la sabiduría."

El pueblo que la suerte me permitió conocer fue el de los años de la prosperidad. Al lado de las pocas viviendas de la fundación que quedaban en pie, se levantaron casonas coloniales y edificios republicanos.

El esplendor de esos años, que la producción calcula en 1885, arroja luces en muchas páginas de la novela, pero en especial cuando Úrsula Iguarán toma la decisión de invertir los ahorros, fruto de su negocio de animalitos de caramelo, en la ampliación de su casa. Así lo cuenta García Márquez en su obra cumbre: "Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de doce puestos, donde se sentara la familia con todos sus invitados; nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas, con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias".

La casa de los Buendía fue copiada de la novela, con una matemática precisión. La única diferencia es que tiene dos plantas, mientras que en la novela solo tiene una.

Entré por la puerta principal con la ansiedad de reconocer cada rincón. En el recorrido por sus corredores era imposible dejar de ver el castaño en el que terminó encadenado José Arcadio Buendía desde los días en que perdió el juicio.

Dos lugares de la geografía de la casa, escenario vital de la novela, fueron respetados siempre por Úrsula Iguarán: el cuarto de Melquíades, donde reposaban los manuscritos que contaban la historia de los Buendía, y el laboratorio de alquimia donde el coronel Aureliano Buendía fabricaba pescaditos de oro. La diseñadora de producción, Bárbara Enríquez, contó que con el equipo a su cargo decidieron que los pescaditos debían ser hechos con filigrana de Mompox, donde se hace la joyería más representativa de Colombia.

Puertas afuera de la casa de los Buendía respira un pueblo vivo en un escenario lejano del Caribe colombiano, donde se desarrollan los acontecimientos en la novela. Los productores de la serie montaron Macondo en una finca de Alvarado, Tolima, para facilitar el rodaje.

En la plaza de la novela y en la plaza de la serie está el almendro. Desde allí se abren las calles que los productores bautizaron, a manera de homenaje, con nombres asociados a García Márquez: la calle Papalelo, como solía llamar a su abuelo; la calle Santiaga en honor a su madre, la calle Mercedes por su esposa y la calle Margot en tributo a su hermana que, al igual que Rebeca Buendía, se comía la cal que arrancaba de las paredes.

En una de las esquinas de la plaza principal instalaron el despacho del corregidor ca de García Márquez que fue posible armarlo para una serie de dieciséis capítulos.

Esta producción es la primera adaptación audiovisual de "Cien años de soledad", uno de los más grandes clásicos de la literatura universal.

Apolinar Moscote, enviado por el Gobierno a ejercer el poder. Eran los años de la hegemonía conservadora.

Con la llegada del funcionario, cuya primera orden fue pintar las casas de azul, entra a escena un tema universal, como lo evidencia la novela y como lo relata Álex García. "La polarización política también es evidente. Como bien lo expresó el padre Nicanor: la única diferencia es que los liberales van a misa de cuatro y los conservadores van a misa de siete. Creo que estas preocupaciones y momentos sociológicos son comprendidos por cualquier persona, ya sea en Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Colombia o cualquier parte del mundo."

En la esquina contigua a la oficina, un árabe levantó a pulso El Hotel de Jacob. Era el inicio de una migración, en la que predominaban los turcos, el motor de la economía del pueblo. La calle donde se instalaron era el corazón del comercio. Los diseñadores de la escenografía no dudaron en afirmar que se trata de "la Quinta Avenida de Macondo".

En toda la mitad de esa calle memorable, Pietro Crespi, el italiano que llegó al pueblo para reparar la pianola de los Buendía y que habría de suicidarse por el amor negado, instaló una elegante tienda italiana, construida letra tras letra con las descripciones de García Márquez.

Arley Garzón, diseñador de escenografia, explicó la tarea de hacer realidad ese escenario de la ficción. "Está pensado para tener vista afuera, donde se ven con claridad los juguetes de la época, instrumentos como la pianola, colecciones de muñecas, un montón de juguetes hallados en un 80 % en las tiendas de anticuario del país y restaurados por nuestros artistas".

El negocio, que convirtió en "remanso melódico" esa zona comercial, era atendido por Bruno Crespi, primero porque su hermano andaba ocupado dictando clases de música y después porque heredó la tienda.

¿El pueblo que conocí, construido bajo el calor abrumador de Alvarado, Tolima, habrá de desaparecer como ocurrió con el Macondo que nace, crece y muere en las páginas de Cien años de soledad, azotado por un remolino de polvo y escombros, tal como estaba escrito en los pergaminos de Melquíades?

"No sabemos qué va a pasar", dijo Bárbara Enríquez. "Lo que sí sabemos en la historia de Cien años de soledad es que la casa envejece, se vuelve a renovar, se vuelve a envejecer, se pudre con la lluvia, se seca y al final colapsa".

Macondo desapareció de la faz de la Tierra y de la memoria de los hombres, pero quedó descrito con tanto detalle con la pluma mágica de García Márquez que fue posible armarlo para una serie de dieciséis capítulos.



Si estás en Bogotá asiste al evento presencial.

Sábado 20 de abril - 10:00 a.m.

Feria Internacional del Libro de Bogotá
Pabellón 16, estand 1224
Entrada libre al encuentro.
Debes adquirir boleta de ingreso a Corferias

Síguelo en vivo por las redes















#### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial
Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino
Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince,
Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Élber Gutlérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.







# Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

EE

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVI. www.elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com. | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com. | 3164063296

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

#### Israel, Irán y la necesidad de la paz

misiles balísticos y 30 misiles crucero desde Irán hasta Israel. El 99 % de ellos fueron derribados por aviones ingleses, estadounidenses y por las defensas antiaéreas de los mismos israelíes. Los daños de los que sí aterrizaron fueron reducidos y no afectaron a civiles ni a miembros del Ejército. Con esto, Irán da por saldado su derecho a la "legítima defensa". En vísperas de la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, que al cierre de esta edición seguía en deliberaciones con su consejo de guerra, el mundo necesita recordar que de poco nos sirve escalar los conflictos ya existentes. También se evidencia la urgencia de un cese al fuego a los ataques en la Franja de Gaza.

El envío de los drones y los misiles generó pánico en las personas porque se trata de un ataque directo de un país a otro con grandes capacidades militares e incluso con armas nucleares de por medio (aunque la información sobre Irán en ese sentido es limitada). Sin embargo, en esas extrañezas de las relaciones internacionales, se trató de un gesto que puede llevar a desescalar las agresiones. Nos explicamos: Irán culpa a Israel de haber bombardeado su consulado en Damasco (Si-

ria). Ese ataque mató a seis ciudadanos sirios y a siete miembros de los Guardianes de la Revolución, incluidos dos generales: Mohammad Reza Zahedi y Mohammad Hadi Haj Rahimi. Por eso, Irán invocó su derecho a la legítima defensa y lanzó el ataque contra Israel. Sin embargo, el método utilizado estaba diseñado para reducir los daños: como fue avisado, eso permitió que todo fuese interceptado. En un comunicado, Irán dijo que con esto entendía el asunto como "saldado", un mensaje a los países aliados de Israel de que no desea escalar.

Podríamos entrar en el juego de ver si el ataque estaba justificado o no. Por ejemplo, Israel, a la fecha, no se ha atribuido el bombardeo en Damasco. Sin embargo, lo clave aquí es que todos los involucrados no parecen interesados en que se dé ese escalamiento. Joe Biden,

El ataque de Irán a Israel no debe llevar a un escalamiento del conflicto en la región".

presidente de los Estados Unidos, ha sido particularmente incisivo en privado y en público en expresarle su apoyo a Israel, más en asegurar que su país no acompañará una contraofensiva. Reino Unido y la Unión Europea han ido en la misma dirección. La gran interrogante al cierre de esta edición, no obstante, es qué hará el gobierno de Netanyahu, dado a la impulsividad.

El contexto que no puede olvidarse en esta coyuntura es eso último. Netanyahu lidera una nación democrática que sin embargo cayó en un régimen ultraderechista que ha cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Al otro lado está Irán, una autocracia religiosa que tiene sometido a su pueblo y se ha dedicado a exportar terrorismo por el mundo, buscando desestabilizar el planeta, y no reconoce a Jerusalén. Ambos están en guerra "invisible", atacándose en terceros países en operaciones encubiertas. Una confrontación directa sería catastrófica para la región y el mundo entero.

Debemos, entonces, insistir en la paz. No solo entre Israel e Irán, sino para la Franja de Gaza. El bombardeo a Palestina debe detenerse cuanto antes. No podemos seguir con tanta violencia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

#### Y la verdadera confrontación apenas comienza

ÁLVARO FORERO TASCÓN



SI ALGUNOS TENÍAN DUDAS SOBRE SI el enfrentamiento agrio con Gustavo Petro lo detendría, lo doblegaría o bloquearía sus políticas, la reacción del presidente al hundimiento de la reforma a la salud mostró que no. Que, al contrario, lo radicalizó, ya no solo en el discurso, sino en el ejercicio del poder presidencial.

En algunos era una duda ingenua. En una columna de hace 10 meses decía: "Quienes cantan victoria porque bloquearon la discusión de la reforma (...) en el Congreso olvidan que eso solo genera presiones al Gobierno para que adopte algunas de las medidas por decreto. Muchas cosas no se pueden hacer por decreto, pero muchas sí".

En otros no había ingenuidad. Quieren llevar la confrontación a un quiebre entre el Gobierno y el establecimiento político y económico, porque creen que así se beneficiarán electoralmente en 2026. Hacen la misma apuesta que durante el estallido social, cuando creyeron que entre más se deteriorara la situación en Cali, mejor para frenar a Petro.

La realidad es que la confrontación que llevó a este enfrentamiento generalizado del y con el presidente Petro es una de las peores que ha vivido el país en casi toda su historia. La que sufrió López Pumarejo fue feroz, pero se limitó a un líder y un sector político, lo mismo que Juan Manuel Santos. La de Ernesto Samper se limitó al establecimiento y unos pocos medios de comunicación porque Samper mantuvo el apoyo del Congreso y del gran empresariado. Aunque unos sectores del establecimiento mantienen las formas, buena parte de los partidos políticos, los gremios, exfuncionarios, algunas ías y medios de comunicación desarrollan coordinadamente una oposición feroz e implacable.

La propuesta pragmática de Petro al establecimiento, que consistió en ofrecer una política macroeconómica conservadora a cambio de reformas sociales, se rechazó muy temprano. El estilo confrontacional de Petro ha producido dos efectos: la petrifica-

La confrontación (...)
con el presidente Petro es
una de las peores que ha
vivido el país en casi toda su
historia".

ción, en que la vida del país se redujo a Petro, y una especie de efecto espejo, en que el desconcierto frente a Petro lleva a responder de una manera igual o peor de descompuesta, exagerada e ideológica.

Esta parte de la historia es conocida. La desconocida es la que viene, pero hay suficientes elementos para asumir que la confrontación va a ser cada vez más dura. La pregunta es si el daño colateral será manejable o demoledor para el país. Desde el principio del gobierno me pareció evidente que llegaríamos a esta encrucijada tan peligrosa, y que la estrategia debía ser la de aceptar la oferta pragmática de Petro para aprovechar dos hechos históricos importantes: un gobierno con voluntad de hacer reformas que se necesitan críticamente, como la de pensiones, y un cierto equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso que garantizaría que las reformas fueran pragmáticas. Pero, aunque los partidos arrancaron humildes en busca de mermelada, tan rápidamente como Petro se radicalizaron y recurrieron a bloquearlo.

En las elecciones pasadas, el sistema político trató de bloquear con clientelismo y continuismo a los opositores de derecha y de izquierda, que recurrieron al populismo para ganar. Ahora insiste en bloquear. Así solo se empuja a Petro a gobernar con populismo. ¡Que irresponsabilidad!

# Colombia es un poreiro lleno de frutos gran variedad de lagartos 4 serpiontes

EL ESPECTADOR / LUNES 15 DE ABRIL 2024 /15

#### **GAZAPERA**

#### Sobre «asequible» y «accesible» (no «accequible»)

MARÍA **ALEJANDRA** MEDINA CARTAGENA



HOY QUISIERA HABLAR DE UN PAR DE adjetivos que suelen causar confusión: «asequible» y «accesible». Mientras que el primero se refiere a algo «que puede conseguirse o alcanzarse», según el Diccionario de la lengua española, el segundo significa «que tiene acceso» o que es «de fácil acceso». Por lo tanto, «asequible», parecido a «alcanza-

ble», podría utilizarse al hablar de un precio, por ejemplo: «Ese producto es asequible».

«Accesible», por otro lado, podría emplearse al hablar de una cosa, un lugar o incluso el carácter de una persona: «La vereda es accesible» o «El es accesible». En este último sentido, es muy similar a la palabra «afable».

Por cierto, hay que aclarar que «accequible» resulta de una mezcla innecesaria entre los dos adjetivos mencionados y se considera incorrecto. En cualquier situación en la que esta palabra sea usada, lo más probable es que «asequible» o «accesible» sean los términos adecuados.

Finalmente, quisiera responder una pregunta que llegó a raíz de la columna anterior: ¿debería decirse «un Águila» o «una Águila» al pedir una cerveza de esa marca? Según la Real Academia Española, ambas formas son posibles. Yo me quedo con «una Águila». Allí se interpreta la omisión del sustantivo «cerveza» y, además, que «Águila» alude a la marca y no al animal. Puede parecer una anomalía, pero tengamos en cuenta que el artículo «el» no se usa ante nombres propios femeninos que empiezan con «a» tónica: «La Ángela solitaria quedó en el pasado», por ejemplo.

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

#### Osuna



Bidivisión del poder

#### Mejor nodos de la UNAL que nuevas universidades





HACE DOS SEMANAS SORPRENDIO esta noticia oficial: "Mineducación cumple su compromiso en Arauca para la creación de una universidad en el municipio de Saravena", que reseñaba la participación del viceministro de Educación Superior en una comisión del gobierno que visitó el municipio.

Sorprendió porque la Universidad Nacional de Colombia tiene sede de presencia nacional de Orinoquía en Arauca desde 2005 y el sentido común indica que, en lugar de crear una universidad desde cero, resulta más seguro y práctico "construir sobre lo construido".

Tame, uno de los siete municipios del departamento, aspira desde hace años a una "universidad rural", pero en la conversación ha aceptado que la solución es un nodo de la UNAL. La rectora Dolly Montoya puso unas condiciones presupuestales, al parecer ya cumplidas, y el alcalde y el presidente del Concejo le están pidiendo cita para concretar el nodo.

Tiene todo el sentido. La UNAL puede ver qué formación dar en Tame con calidad, enganchar a otros bachilleres con las seis carreras que ofrece en el campus en la capital, Arauca, y atraer a más con el acceso preferencial a cupos de 81 pregrados de las sedes andinas. Es aprovechar y fortalecer lo que ya existe.

El campus en Arauca tiene 500 mil metros cuadrados, casi 16 mil construidos. El departamento le ha destinado \$14.000 millones de regalías para infraestructura, lo que ayuda. El Ministerio de Educación asignó recursos adicionales el año pasado para las sedes de presencia nacional de la UNAL. Es un gran proyecto, al que convendría sumar a la ESAP y al SE-NA, en un departamento geoestratégico para Colombia por la frontera con Venezuela.

Lo que no tiene sentido de conveniencia nacional es ofrecer una universidad nueva en Saravena, un municipio de 65.000 habitantes, según el DANE, en vez de la posibilidad de un nodo de la UNAL, sin especificar sus características, porque estas no se definen al calor de reuniones para ganar aplausos.

quiere escalas notables de recursos físi- pliación de cobertura no sería igual. cos, tecnológicos y humanos bajo una or- @DanielMeraV

ganización compleja de consolidación lenta, algo que pasa por alto la versión populista de la estrategia de "La Universidad en tu territorio". Están ofreciendo "universidad" donde no podrá ser de calidad porque no hay conectividad y porque los buenos profesores no querrán viajar hasta allá.

El orden sería tener buenos colegios en los lugares complicados donde prometen universidad, y enviar a los bachilleres, con su sostenimiento, a estudiar donde están las buenas universidades. En el caso de Arauca, a estudiar en la capital del departamento (a tres, cuatro o cinco horas de transporte), sea ciclo completo del pregrado o dos semestres de tránsito hacia Bogotá, Manizales, Palmira o Medellín.

Por un lado, asumen que es fácil crear educación superior de calidad en cualquier territorio; y por el otro, que los jóvenes no quieren salir del territorio a estudiar. Si se pensara en ampliar el horizonte de vida de un estudiante, lo que debe hacer la secundaria de calidad, y en ofrecerle una solución financiera y justa para el sostenimiento en la universidad, a cambio de una retribución real para la La educación superior de calidad re- entidad territorial, la estrategia de am-

#### La política como historieta

LO DIVINO Y LO HUMANO LISANDRO DUQUE NARANJO



LE ESCUCHÉ AL POLITÓLOGO CARlos Augusto Chacón, en Hora 20, decir que el llamado a juicio a Álvaro Uribe Vélez era una maniobra del presidente Gustavo Petro, ejercida a través de la nueva fiscal, para salvar a su hijo Nicolás del juicio que le espera. Tendría así el presidente un contrapeso en la orilla contraria para negociar una amnistía en la propia. Y por el significado que tiene Uribe en la sociedad política -incluso la gente que es adversa a él-, quizás hasta serviría para hacerla extensiva al resto de encausados que se puedan reclutar de tantas fuerzas violentas con las que el gobierno sostiene mesas de conversaciones, incluido el ELN, que es la pieza mayor en sus propósitos de celebrar una pacificación total. Me cuesta creer en tanta perfección y ni siquiera me parece verosimil que, en un mano a mano de amnistías. Uribe se cotice-él solito-por el precio de tantas siglas de ejércitos ilegales, insurreccionales o no. Es que ni encimando a Nicolás (el otro, no Gabino) cuadran las cuentas. ¿El comando central del ELN (Coce) se aguantaría esa tarifa? Y tocaría agregar a los miembros del antiguo secretariado de las ex-FARC, que vienen exigiendo un mecanismo de cierre que en realidad no les haga la paz tan tortuosa.

Pero volviendo al politólogo de Hora 20, creo que sobrevalora los reflejos de Petro. No solo por lo rápido de la ocurrencia-la nueva Fiscal ni siquiera ha cumplido el mes de posesionada, y resultaría demasiado obvio su petrismo-, sino por lo "óptimo" de la maroma, que por fuera de la ficción suele ser más compleja. A menos, desde luego, que Petro hubiera estado informado con anticipación del llamado a juicio a Uribe, no obstante el fiscal que lo firmó ser de la época -no digo que de la cuerda- de Barbosa.

Así son los análisis políticos que se hacen ahora. Y lo terrible, o a lo mejor es una buena cosa, es que quizás acierten. La ficción es la política y lo conspirativo es lo cotidiano. No solo es que Uribe algún día iba a ser llamado a juicio, sino que cuando en realidad ocurre eso, más exactamente la semana pasada, el hecho se le atribuye a una carambola ingeniosa a tres bandas, diseñada en un laboratorio político de maquinaciones exprés, y no a la lógica de los procesos judiciales, incluido éste, que de todas maneras ha sido muy lento. Eso querría decir que el doctor Uribe estaba destinado a mantenerse en suspenso, en un preámbulo eterno, endémico, sin desenlaces jurídicos. Y que se desencadenó por una astucia azarosa, improvisada. Y estamos hablando de uno de los casos que afectan al expresidente -su litigio con Iván Cepeda por "los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal"-, que, por su vigencia y ruido en el tiempo, además de por el léxico desdramatizado usual en la gramática judicial, ha puesto una piadosa pátina de olvido respecto al resto de culpas de AUV.

Quien no entró en el cálculo del politólogo de Hora 20, ¡qué falla!, fue Mancuso, cuya presencia en el país no es atribuible a estrategias ni intrigas del petrismo en el aparato judicial estadounidense. Esperamos que, con el nombre de este compareciente, se agreguen al historial jurídico del expresidente los temas previos al "soborno a testigos y fraude procesal", que se han estado como enfriando, no obstante lo espeluznantes.

EL ESPECTADOR

Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.

Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.

aclaración sobre algún tema publicado

aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

en este medio, por favor escribanos a

Editado por Comunican S.A.

Línea de servicio al cliente:

Redacción: 601-4232300.

Publicidad: 601-4232300.

Si usted tiene una rectificación o

www.elespectador.com

601-4232300 Opc. 2.

El Espectador.

#### EE 16 / Justicia en extremo politizada

#### LORENZO MADRIGAL



SIN DISIMULO ALGUNO Y ACABANDO de posesionarse, la nueva fiscal general dio vuelta a la hoja y llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tan seria y ponderada funcionaria no se demoró en permitir que su misión pareciera pieza judicial al servicio del poder ejecutivo.

Los afanes de la Casa de Nariño por tener fiscal propia, las presiones callejeras tipo motín a la Suprema Corte, máxima electora, hasta la apelación a instancias internacionales... por todo ello se vio de qué manera urgía desatar el caso Uribe, para ejercer con él una vindicta política.

El anterior revolucionario, hoy presidente supuestamente civil, parece ver como juego intrascendente los formalismos legales en los que no cree. Pero su cumplimiento es necesario, las reformas han de ser aprobadas por el cuerpo legislativo y no se diga la anunciada constituyente, dentro de la cual va a estar incluida la reelección.

El mandatario hace un guiño despectivo, ya ha conseguido el poder; si el país político no le funciona, cuenta -o cree contarcon el pueblo soberano. Como vemos, ya le camina la justicia, en términos de fiscalía, conseguida en la forma de todos conocida.

Cumplido el juramento ante el propio jefe de Estado, los empolvados tapices de Amaral que penden en ese salón son testigos. Al día siguiente se procede a reducir a Uribe, el gran enemigo de la izquierda in-

surgente, aunque liberal de cuna y crianza. Tal vez cometió errores y torpezas en un juicio que se le volvió en contra, de manera bien extraña. Nunca quedó muy claro cómo se interceptaron llamadas que dieron por casualidad con la voz de Uribe.

que lo comprometió y permitió darle la vuelta al proceso incoado en sentido contrario.

No somos jueces, ni las pesquisas nos pertenecen ni activismo alguno. Somos periodistas sorprendidos por los hechos y las contradicciones. La nueva fiscal, quien

reiteró que no iba a ser pieza política del presidente ni elemento para retaliaciones, cae para sorpresa en la ligereza de llamar a juicio a la más importante figura pública del país. Y por ahí va el camino para llevarlo a prisión, equiparándolo a Fujimori o a Pinochet, habiendo sido una persona con la más alta aceptación (rating) en una historia de mediciones de opinión. Algunos de quienes deben su figuración a indultos y amnistías son o van a ser determinadores

> de su condena. Por Dios, esto es un juicio político: desestímese, archívese, no se enlode más la justicia.

> Se habla de darle poderes extraordinarios, como el otorgamiento de clemencia, al mandata-

rio, el mismo que pasó de la revolución al trono desde el cual ejerce con sobradez fingida, pues él se siente más grande que sus hechos. Desde esa cumbre de poder y en esta improbable hipótesis, Petro absolvería a Uribe y le otorgaría el salvoconducto. Mundo al revés, mundo de Alan Jara.

#### Cartas de los lectores

#### "Para matar a alguien no necesito saber leer"

Definiéndose por el delito que han cometido, algunos presos solo ven en sí mismos aquello que han hecho mal y, en consecuencia, se piensan solo en virtud de la mala acción que realizaron. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de conversar con una maestra que impartió lec-ciones de lengua castellana en una cárcel de Medellín y, durante el tiempo que allí ofreció sus clases, la profesora no dejaba de sentir sorpresa por la forma peculiar y muy sugestiva como estas personas se presentaban y, por ende, cómo se veían a sí mismas: "Yo soy fulanito y maté a tal" o "yo soy fulanita y estoy aquí porque maté al marido que me violaba a mi niña". En parte, me confesó la maestra, el trabajo que se propuso partió desde ahí: en procurar una resignificación de ellos mismos v de su forma de ver el mundo.

La profesora descubrió que en la misma medida en que solo veían en sí mismos la consecución de un delito, algunos solo veían en habilidades como leer y escribir destrezas inútiles para las que poco o nada servían. Muchos, confiesa la profesora, nunca habían asistido a una escuela e, igualmente preocupante, existía entre los presos un desprecio generalizado por lo que este lugar tiene para ofrecer. La valoración negativa de lo que en la escuela se enseña se correspondía con el desprecio por lo que en la escuela se aprende. Sus afirmaciones no dejaban de taladrar en la maestra: "Es que yo para matar a alguien no necesito saber leer", le dijo alguna vez un estudiante. Puede ser cierto. Para matar seguro se requiere una serie de competencias particulares, pero no siempre las que nos permiten leer o escribir.

Lo primero, dice la maestra, fue ponerles lápiz y papel en el escritorio. Luego, demostrarles que son infinitas las posibilidades que ofrece saber escribir y que, lejos de ser una habilidad necesaria exclusiva para cuestiones escolares, suple múltiples fines y objetivos. Al final, algunos presos descubrieron que la escritura permite llevar un diario; otros, que podían enviarle cartas a la familia. Uno de los presos incluso manifestó que pudo pedirles perdón a sus hijos. Leer y escribir son inútiles para un sinfín de acciones. Entre ellas, según la versión del preso citado, para matar. Sin embargo, las posibilidades que permite esculpir las propias ideas y palabras en un papel son múltiples. Y, si bien eso no sirve para todo, sí parece ser útil para redimir parcialmente lo que no hemos hecho bien: a veces se requiere saber escribir para reflexionar sobre la propia vida en un diario; a veces, según las circunstancias, para restar distancia con la familia cuando nos hemos alejado, y a veces se precisa de la escritura para poder pedir perdón.

Andrés Restrepo



#### **DE LABIOS** PARA AFUERA



#### Creo que a la procuradora Margarita Cabello le toca estudiar un poquito más".

Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. La declaración ofensiva y agresiva del ministro Camacho fue dirigida a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. El Ministerio Público abrió investigación en su contra por no nombrar a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Camacho dijo que "la nominación la hace el presidente".

#### Mheo



#### Ojo con Finagro





EL ÚLTIMO CARGO PÚBLICO QUE ocupé en mi vida profesional fue por allá en el 2003, cuando fui nombrado asesor técnico la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. La ley 16 de 1990 estableció que la Secretaría Técnica del órgano rector de la política de crédito agropecuario sería ejercida por Finagro, a través de un asesor con experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural, nombrado por el presidente de la república. Al poco tiempo, tuve que retirarme del cargo por diferencias de criterio con el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Recuerdo que, para esa época, Finagro era la "joya de la corona" de todas las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura. Los presidentes eran designados desde Palacio de Nariño, previo a un riguro-

ción Pública y la Superintendencia Bancaria. La dirección y administración de Finagro siempre ha estado a cargo de la asamblea de accionistas, la junta directiva y el presidente de la entidad, como su representante legal.

Cuando se creó Finagro, se estableció por ley que en la junta directiva tuvieran asientos el ministro de Agricultura o su delegado, un representante de los gremios del sector agropecuario, un representante de las asociaciones campesinas y el director de Comercialización y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, con voz, pero sin voto. En esa época, Finagro era una entidad netamente técnica por fuera de los intereses políticos e ideológicos, enfocada en los créditos de fomento para las inversiones en siembras, compra de ganado vacuno, mejoramiento de infraestructura de riego, compra de maquinaria agricola y agro insumos, entre otros.

Durante los últimos años, hemos visto que las cosas han cambiado. Finagro pasó de ser el Fondo de Fomento Agropecuario de los productores del campo a ser una entidad que se canjea por votos de grupitos de congresistas de partidos políticos que están dentro de so proceso de escogencia por parte de los mi-nistros de Agricultura y de Hacienda, Fun-ser el banco de segundo piso que apalancaba agropecuario.

con recursos de "arranque" visionarios proyectos agroindustriales de asociaciones de pequeños y medianos productores, a otorgar inventivos y créditos subsidiados, sin criterios técnicos y de forma arbitraria, que terminan siniestrados o desviados a otros destinos distintos a los señalados por las normas.

Es lamentable que ningún gremio agropecuario u organismo fiscal haya realizado un estudio o auditoría sobre el poco o nulo impacto que han tenido el crédito de Finagro, los subsidios e incentivos en la productividad y crecimiento del sector agropecuario del país. Y es aún más lamentable que nadie haya tomado alguna medida para desconcentrar el crédito de fomento agropecuario. Según las recientes estadísticas de Finagro, de cada \$100 que se prestan al sector agropecuario, \$75 van a los grandes conglomerados industriales y solo el 25 % va a los medianos y pequeños productores. Más de dos millones de agricultores no existen para el sistema financiero.

Con este preocupante panorama, el Congreso de la República y los gremios de la producción agropecuaria deberían replantear la política del crédito de fomento

#### ANTIEDITORIAL

En respuesta al editorial del 7 de abril de 2024, titulado "Los pacientes por encima de los pulsos políticos".

# La batalla por la salud pública

#### **JOHN RUEDA**

LA PRINCIPAL PREGUNTA ante esta implosión del sistema de salud es qué pasó y por qué.

En principio, la ley que creó el sistema de salud actual era idónea, con seguros, controles y contrapesos para mantenerlo estable, y uno de esos seguros son las reservas técnicas, recursos de gran monto y cuya función era compensar las Unidades de Pago por Capacitación Subsidiada (UPC-S), que es lo que el gobierno paga por paciente a las EPS para su atención.

Las susodichas EPS agarraron esos recursos como dinero de inversión, capitalización o, sencillamente, se lo gastaron en cositas, como Carlos Palacino con el desfalco de Saludcoop. No los dejaron quietos o rentando de forma que se volvieran recursos líquidos rápidamente, para una emergencia o falta de recursos por desfase en las UPC-S. Y esto lo han pasado por alto la gran mayoría de medios, expertos y gente que representa al sector de la sa-

Quieren que el gobierno tramite una concertación con los mismos entes, personas y partidos que manejaban esos controles y permitieron que, como El Espectador lo dice en su editorial: "Todos los gobiernos, desde la expedición de la Ley 30 de 1993, han tenido que lidiar con un aparato burocrático inmenso que ha sido infiltrado por la corrupción". Alejandro Gaviria, quien estuvo seis años como ministro de Salud, no fue capaz de prever este chicharrón. Señal de lo despistado que estaba es este trino del 2017: "El giro directo es una realidad, así como los controles a las reservas técnicas. Suena a frase de cajón, pero los recursos están blindados".

Si se pasaron por la faja a un ministro por seis años, ¿qué garantía hay de que esas figuras con las que hay que concertar no lo vuelvan a hacer? Sino revisen qué sanciones han tomado los partidos políticos con los miembros que se han robado los recursos de la salud, va una muestra: en la página del partido de la U, cuya sección de transparencia en la página web está sin terminar, no expulsó a Alejandro Lyons, quien se robó la plata de la salud en Córdoba. Quieren concertar con partidos

políticos que ni siquiera son capaces de sancionar y expulsar a esa clase de personas.

O como Keralty, grupo dueño de la EPS Sanitas, que también financió a partidos y congresistas; confirmado por el CNE (consejo nacional electoral) quienes no tuvieron la ética de al menos; no digo recusarse, sino de mencionar que fueron financiados por una de las partes interesadas en la reforma a la salud.

La única luz que se ve es que el gobierno Petro ha llevado una política económica estable, al menos en dos indicadores, como son el precio del dólar y la inflación, lo que da indicios de un buen manejo del dinero público pese a sus otras metidas de pata. Lo que urge es que no quede la salud de los colombianos en manos corruptas y que la transición sea lo menos traumática posible.

Alejandro
Gaviria, quien
estuvo seis años
como ministro de
Salud, no fue capaz
de prever este
chicharrón".

#### LA COLUMNA DEL LECTOR

# Necesitamos reformar el arbitraje colombiano

#### DIEGO ALEJANDRO VIANA ECHEVERRI

A COMIENZOS DE ESTE AÑO, los señalamientos a las jugadas polémicas que involucran el arbitraje colombiano evidencian la incoherencia en las decisiones de los árbitros y el VAR. El partido entre Envigado y América de Cali es un claro ejemplo de ello.

En el minuto 90 del encuentro, el VAR, representado por Heider Castro, le comunica a Ferney Trujillo una supuesta sujeción dentro del área, que se sancionó como penal y le obsequió el empate al cuadro naranja.

Ante esta situación, correspondiente a la séptima fecha del rentado local, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, declaró que "es un atraco. El arbitraje estuvo perverso. Mandaremos una carta a la Dimayor quejándonos, vetando al VAR y al árbitro. No queremos sufrir más atracos de estos individuos". Aspecto por el cual el 8 de mayo, Blu Radio informó que, tras sus fuertes declaraciones, Tulio Gómez fue sancionado por el Comité Disciplinario de la Dimayor, por lo que no podrá ejercer actividades futbolísticas en los próximos tres meses y deberá pagar una multa de más de \$28'600.000.

Estos cuestionamientos han generado dudas sobre la transparencia del campeonato colombiano, a lo que se suman las recientes investigaciones sobre la presunta incidencia de algunos jugadores en los resultados por cuenta de apuestas ilegales. Por ejemplo, César Guzmán, presidente de Patriotas Boyacá, confesó ante la FCF y la Dimayor en Blog deportivo, de Blu Radio, que intentaron sobornar a un jugador de su plantel con fines de apuestas. Según Guzmán, "evidentemente el futbolista de Patriotas, en pro de proteger la integridad, le comunicó lo sucedido a su cuerpo técnico, de ahí al directivo y nosotros a quien correspondía. Eso fue lo que pasó". De hecho, agregó que hay un jugador de otro equipo involucrado y que ya había sido informado el respectivo presidente de ese club.

Recientemente, también salió a la luz el caso de Unión Magdalena, donde ocho de sus jugadores fueron apartados por presuntas apuestas ilegales. Los partidos que son investigados corresponden a cuando los samarios militaban en primera división. Es evidente que el arbitraje colombiano enfrenta una crisis de credibilidad y profesionalismo. Un aspecto que aporta al problema es la falta de profesionalización del arbitraje nacional. El proceso formal de profesionalizarse implica dedicarse a tiempo completo, con un salario fijo, una afiliación al sistema de seguridad social y tener todas las garantías que debe tener un trabajador en Colombia.

Es urgente una reforma profunda en el fútbol en Colombia, que incluya la profesionalización de los jueces, la implementación de mecanismos de control y transparencia, y los vínculos entre el fútbol y las apuestas ilegales.

Si bien el fútbol es una "empresa" manejada por capitales privados, es un deporte de incidencia pública, en el que muchos aficionados sacrifican tiempo y dinero para abonarse, y pagar entradas a los estadios y suscripciones mensuales a canales o plataformas privadas.

Los hinchas, el activo más valioso del fútbol, merecen un espectáculo en el que se garantice la honestidad y la transparencia. Si los dirigentes y el cuerpo arbitral no encuentran soluciones a esta problemática, podría haber repercusiones de alto alcance que perjudicarían el buen ambiente futbolístico en Colombia.

Es hora de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) asuman una posición de grandeza y digan la verdad sobre lo que ocurre: insisto, su capital es privado, pero su impacto es público.

También, la Fiscalía General de la Nación debe asumir una investigación profunda que devele lo que ocurre por cuenta de las apuestas y su relación con algunas personas ligadas al fútbol.

Ahora bien, es válido preguntarse: ¿es pertinente y ético que empresas de apuestas continúen patrocinando equipos de fútbol e incluso la misma liga?, y además ¿cómo podemos estar seguros de que los árbitros no se vean manchados por estas acciones?

#### Foto de la semana

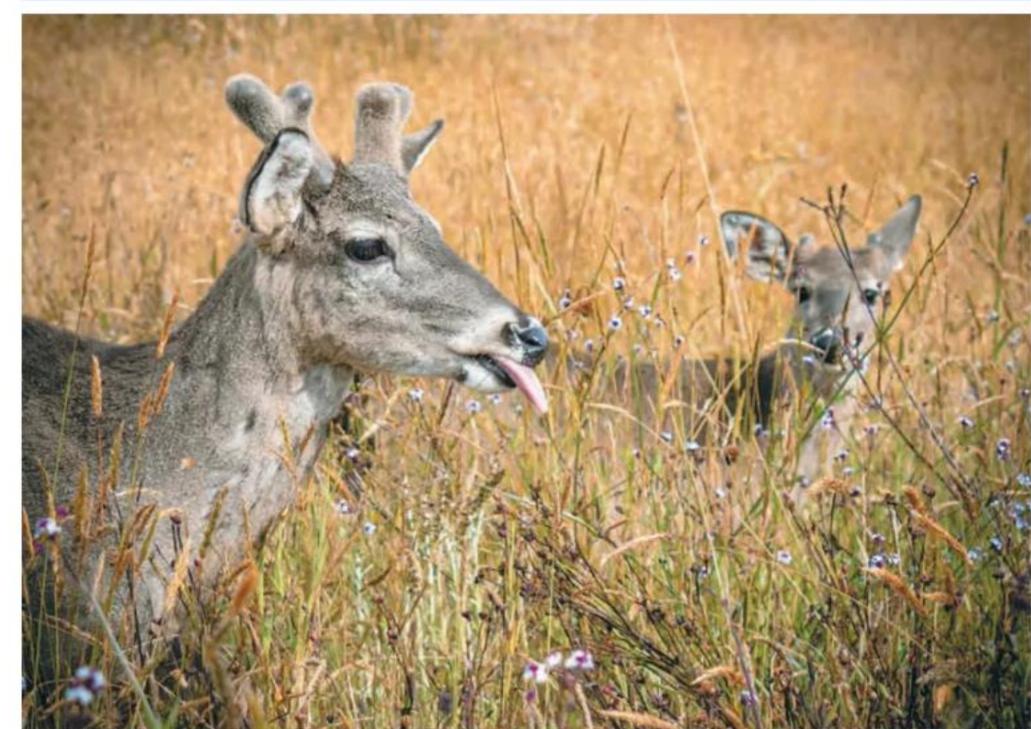

Parque Nacional Natural Chingaza / Foto: Sergio Alejandro Arévalo Rojas (@saarevalo\_)

MUCHA BOLA

ANTONIO CASALE

#### La sub-20 debutó con triunfo

La selección femenina de Colombia debutó con triunfo 2-0 contra Chile en el Sudamericano sub-20 de Ecuador. Ahora, el combinado nacional se prepara para jugar este martes con Venezuela en su segunda presentación en la competencia, última cita antes del Mundial Sub-20 que se hará este año en Colombia.



#### Puerta, campeón en Alemania

Gustavo Puerta celebró ayer el primer título de su carrera gracias al triunfo 5-0 contra Werder Bremen, que coronó a Bayer Leverkusen como campeón de la Bundesliga por primera vez en sus 120 años de historia. El equipo de Xabi Alonso, invicto en todas las competencias, le cortó a Bayer Múnich una racha de 11 títulos consecutivos. Ahora, el equipo del bogotano buscará las semifinales de la Europa League.

#### Gestionar con deportistas

Es interesante que los directivos de la Federación Colombiana de Tenis no puedan gestionar con los mejores exponentes de este deporte para que representen al país en competencias como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, su similar en femenino.

Es que cuando Daniel Galán se negó a jugar la serie pasada de Davis contra Luxemburgo todos dijimos que el deportista se equivocó. Sus razones no parecieron convincentes porque públicamente él y su equipo fueron muy prudentes. La ausencia de Emiliana Arango en la Billie Jean King Cup de la semana pasada fue llamativa, pero cuando uno se pone a investigar qué es lo que pasa entiende que faltó gestión de los directivos de la Federación. Lo de Camila Osorio ya es la demostración de que el presidente Pablo Felipe Robledo prefiere, como cuando se trata de su especialidad, la política, bravear que conciliar.

Osorio terminó el domingo pasado la Copa Colsanitas, que ganó, con molestias físicas. No solo se bajó de la Billie Jean King Cup, sino también del torneo que tenía planeado jugar en Portugal, lo cual demuestra coherencia con su situación física. Aún así se inscribió en el equipo nacional para el compromiso de la semana pasada porque le indicaron que era un requisito para poder jugar en los olímpicos de París, a los que por ahora, por ranking está clasificada.

Robledo y su equipo parece que no le creen porque le enviaron una carta, que publicaron en redes sociales y después borraron, en la que la presionaron para jugar la semana pasada, cosa que la tenista había descartado. Además le dijeron que la Federación no estaba segura de que pudiera jugar los olímpicos si no competía aunque fuese un punto en la Billie Jean King Cup. Es decir, la mandan a que ella averigüe si puede o no ir a París, labor que es de responsabilidad y gestión única de ellos.

Osorio, que estuvo en la semana pasada apoyando al equipo, no quiere tener problemas con nadie v hubiera estado encantada de representar al país como siempre que la parte física se lo ha permitido.

Pero si esta es la reacción con quien no quiere problemas, imagínese como son con quienes se han negado por la razón que sea (si uno los oye les da la razón) a competir por la tricolor. Grandes oportunidades de mejora tienen en materia de gestión Robledo y su equipo. Si entendieran que los deportistas son la materia prima de su éxito actuarían de manera diferente. Galán, Arango, Osorio y Nicolás Mejía merecen ser tratados como lo que son: los mejores del país. Eso incluye saberlos convencer, apoyar y entender.

Eso no quita el buen papel, el espíritu deportivo y la hidalguía de quienes asumieron el papel protagónico en la Billie Jean King Cup, comenzando por María Paulina Pérez y Yuliana Lizarazo junto a su capitán Alejandro González. Como casi siempre, rectivos y por mucho.

# Deportes

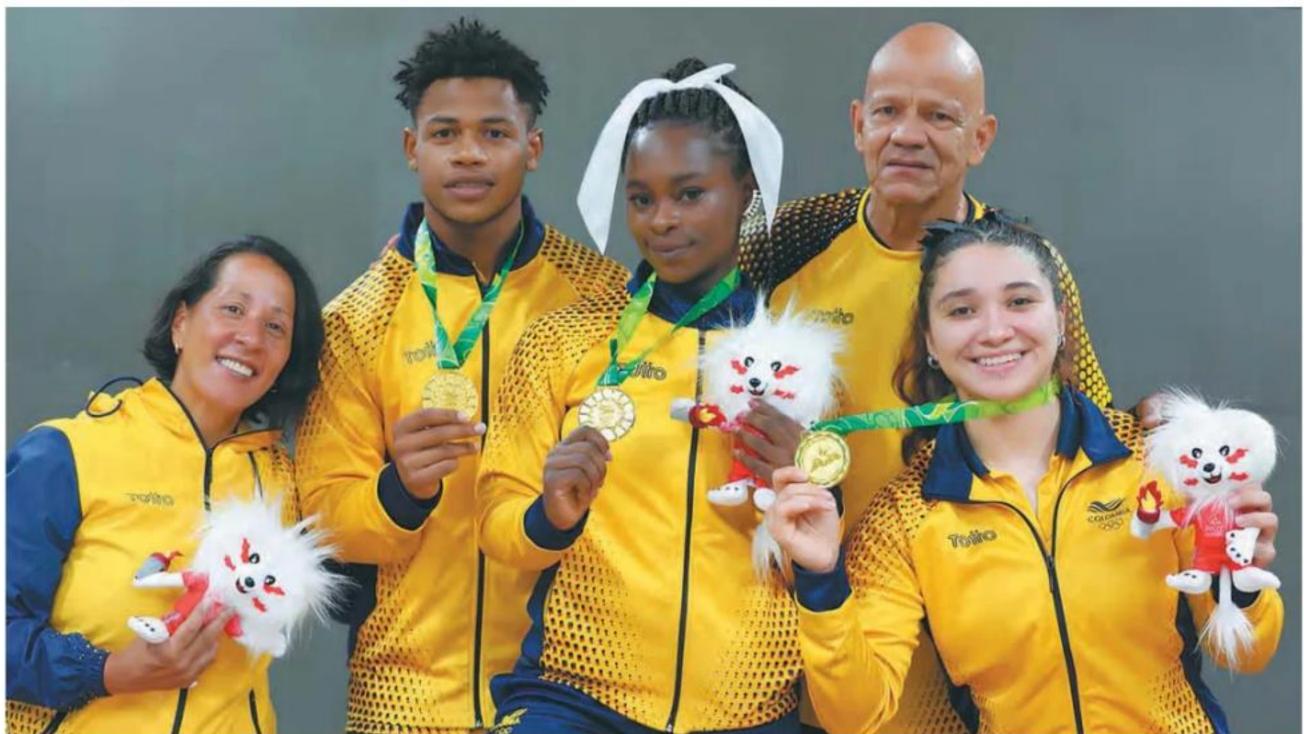

El equipo de levantamiento de pesas, uno de los más laureados de la delegación nacional en los Bolivarianos de la Juventud. / Comité Olímpico Colombiano

Campeones de los Juegos Bolivarianos de la Juventud

# Se enciende la esperanza por el futuro olímpico de Colombia

Líder del medallero en Sucre (Bolivia), la delegación nacional sumó un valioso título que le permite proyectar el inicio de un nuevo ciclo olímpico.

#### REDACCIÓN DEPORTES

"Los atletas nos van a dar grandes resultados y se darán cuenta del nivel deportivo con el que Colombia afrontará estos Bolivarianos. Son deportistas que apenas empiezan su carrera deportiva. Necesitan reconocimiento y apoyo para que mañana sean los héroes olímpicos que le den muchos triunfos al país", le dijo a este diario hace unas semanas el coronel Mario Vargas, presidente de la Federación Colombiana Deportiva Militar y jefe de la misión colombiana en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud.

Colombia llegó a Sucre, en Boli-

hombres), y se va de las justas con 179 medallas (73 oros, 51 de plata y 55 de bronce), lo que le dio el título de la competencia por encima de Venezuela, que hizo 63 preseas doradas y 157 medallas totales.

Con el campeonato, Colombia logró ser el primer vencedor de los Juegos Bolivarianos Juveniles -competencia recién nacida en el ciclo olímpico americano-, cumplió el objetivo primario de llevarse el título y demostró que tiene futuro; una de las promesas con las que la delegación nacional encaró las justas. "Esta prueba es un fogueo internacional muy importante para los atletas que están proyectados para ser el relevo generacional de los deportistas élite que están busvia, el 2 de abril, con una delegación cando su clasificación a los Juegos Norte de Santander, barrió en la cambio para afrontar su futuro los deportistas superan a sus di-

nos permiten ver cómo estamos a nivel internacional y compararnos con las demás delegaciones del plano bolivariano", había alertado el jefe de la misión colombiana.

#### Los colombianos más destacados en Sucre

En medio del título colombiano en los Bolivarianos Juveniles, varios nombres se destacaron entre la gran cantidad de títulos de la delegación nacional.

Tiffany Murillo, nadadora que representa a Antioquia, fue la más ganadora, con cinco medallas de oro. Sus títulos fueron en 200 y 400 metros libres, 400 y 800 metros combinados, y 4 x 100 mixto. Keynher Camilo Vera, gimnasta de de 164 atletas (80 mujeres y 84 Olímpicos. Este tipo de eventos gimnasia con cuatro títulos: all olímpico.

around, anillos, barra fija y caballo de salto. Juan José Torres, en squash, hizo tres oros, como pasó en el tenis con Samuel Heredia y Valentina Mediorreal, que conquistaron tres preseas doradas, campeones en individual, dobles y dobles mixto.

Por su lado, Karol Ximena Luna ganó dos oros, en los 1.500 y los 3.000 metros planos del atletismo. Luciana Osorio también se llevó dos, en la prueba de fondo y la contrarreloj del ciclismo de ruta, así como la tenismesista Juliana Lozada. Íngrid Segura, abanderada nacional, no decepcionó y quedó primera en los 71 kilogramos del levantamiento de pesas.

#### La proyección a Los Ángeles 2028

Cuando las luces de París 2024 se apaguen, tras los Juegos Olímpicos en agosto, empezará un nuevo ciclo olímpico, con miras a las justas de Los Angeles, que serán en 2028.

Colombia se prepara para la cita y espera completar un ciclo olímpico dorado, como el que cosechó en el camino a las justas francesas con el título en los Bolivarianos, los subcampeonatos en los Suramericanos y los Centroamericanos, y el histórico sexto puesto en los Panamericanos.

Los Bolivarianos de la Juventud fueron el primer paso en el camino hacia esa preparación y Colombia sigue demostrando que tiene reDEFENDERÁ LO QUE MÁS AMA HASTA EL FINAL



**GRAN FINAL** ESTA NOCHE

DESPUÉS DE EL DESAFÍO









TÚ NOS VES CARACOL TE VE

#### Sudoku

|   |   |   | 2 | 7 |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 |   |   |   |   |   | 8 |
| 5 |   |   | 9 | 1 |   |   | 4 |
| 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   | 4 | 6 |
| 8 |   | 3 | 6 |   |   |   | 2 |
|   | 6 |   |   | 8 |   |   |   |
|   | 8 |   | 3 | 4 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 7 |   |   |

|   | 2 | 5 |   |   | 1 | 7 |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   | 7 |   |   |  |
|   |   |   | 6 | 2 |   | 1 |   |  |
|   |   |   |   | 4 | 8 |   |   |  |
| 8 |   |   | 7 |   |   |   | 4 |  |
|   |   | 7 | 2 |   |   | 6 |   |  |
|   |   |   |   | 9 | 3 | 8 | 6 |  |
| 4 | 3 | 2 |   | 6 |   |   |   |  |
|   |   | 8 |   |   |   |   |   |  |

Escanee este código y llene más crucigramas desde su celular:



#### **Espectagrama**

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

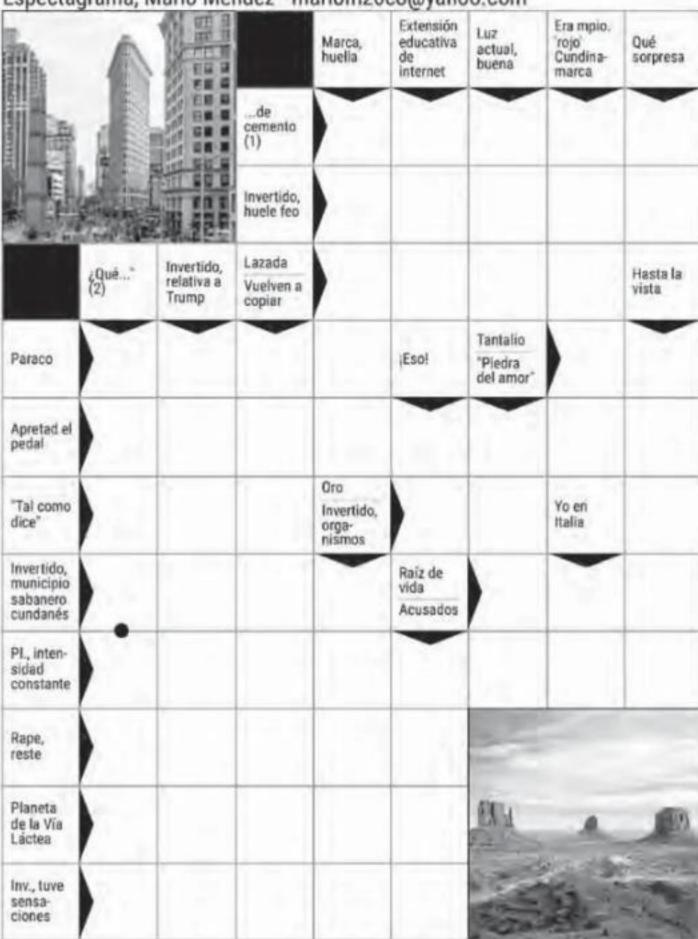

SOLUCION DEL ANTERIOR. Horizontales: Rocin, Erizo, Sácama, Vegetal, Epitetos, Rila, Esa, Ico, Fr, Nuca, Ajo, Irene, Caldo, Asaos. Verticales: Verónica, Epicuras, Agilicela, Remeta, Ando, Orale, Eos Cicatera Izalos Nos Saco.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Aries (21 mar. - 20 abr.) Tener secretos no es un pecado ni está mal, en lo que no hay que caer es en tentaciones que arriesguen todo lo que construiste. Número del día: 10.

Tauro (21 abr. - 21 may.) No finjas estar bien. Te estás desmoronando y es poco probable que tus pedazos rotos se unan si no buscas ayuda para salir adelante. Número del día: 0.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Deja de insistir, ya no tienes lugar en la vida de esa persona especial. Va a doler, pero también te enseñará a no ser egocéntrico. Número del día: 7.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Le diste poder a tu tristeza y te complicaste tanto que luchar por quien querías ya no vale la pena; ganó el pasado. Número del día: 1.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Mañana será mejor. No maldigas el caos porque este es que le da paso a aires esperanzadores, que fortalecen tu debilidad. Número del día: 9.

Virgo(24 ago. - 23 sep.) Todo lo que la vida te está mostrando es positivo. Insistir en estar con ese alguien "especial" es tiempo perdido y te vas a dar cuenta. Número del día: 5.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Este año prometiste deiar a un lado tu mal carácter. Recuerda que la única persona periudicada con esa actitud eres tú mismo. Número del día: 20.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Los dolores no se van de inmediato, se deben tratar con un poco de empatía para ofrecerle estabilidad a otra persona. Numero del

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Arriésgate a abrazar y disfrutar de la magia de vivir. Deja de ponerte obstáculos. Ama sin medida. Si al final no resulta, también lo superarás. Número del día: 6.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Si no cambias, seguirás repitiendo historias y sentimientos. Sigue adelante y demuéstrate por qué eres importante. Número del día:

Acuario (21 ene. - 19 feb.) No hay que afanarse por lo que está pasando con tus emociones, pronto llegará alguien que te demuestre ganas en vez de sacar pretextos. Número del día: 3.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) La tristeza que tienes es porque estás forzando cosas solo por demostrarles a los demás una "estabilidad Número del día: 4.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

#### Clasificados

Ordene su aviso

EL ESPECTADOR

313 889 4044 2627700 321 492 2547

**Empleos** 

7 » Tecnología

**Bienes Raices** Vehículos

Maquinaria 9 » Otros

Negocios

10 » Módulos

Servicios Turismo

11 » Judiciales 12 » Exeguiales Tarifas:\*

> Palabra \$ 1.681

Centimetro x col. \$ 66.555

Edictos \$ 81.345

\* A estas tarifas se les debe incluir el IVA

#### Formas de Pago:

> PSE

Tarjeta de Crédito

Transferencias Bancarias

#### DIAN

#### Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

 U.A.E. DIRECCIÓN DE DIRECTOR SECCIONAL. - El jefe IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES, Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor impuesto sobre la renta" RESOLUCION No. 2857 del 27 de Marzo del 2024, RAZON SOCIAL: PDEACERO ZONA FRANCA SAS con NIT 900.385.512-6. HERNAN AMAYA AMORTEGUI, Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A). H1

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE

del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección Seccional en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Artículo(s) 568 del Decreto 624 del año 1989 notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR La Directora Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín, en uso de las facultades conferidas en los artículos 671, 684 del Estatuto Tributario, numerales 13 y 15 del Artículo 39 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y demás normas concordantes, mediante RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR No. 000310 de fecha 3 de abril de 2024, La División de fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín determino : se impone sancionar por no declarar a la sociedad ZEN GROUP S.A.S con NIT MEDELLIN. Dependencia: DESPACHO | 900.708.436-2, la cual se determina | Estatuto Tributario. H2

con base a los ingresos brutos determinados por la Administración según lo reportado por terceros en la información exógena del año gravable 2018 y la respuesta a los Requerimientos ordinarios de información Nros 2024 1104 0000041 y 202401104 0000042, en razón a que corresponde al valor superior, de conformidad con el numeral 1º del artículo 643 del Estatuto Tributario. en la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECESEIS MIL PESOS ML (\$110.216.000). vinculando al proceso al señor MONTENEGRO PACHECO DANIEL identificado con cedula de extranjeria 387746, en calidad de deudor subsidiario de la sociedad ZEN GROUP, S.A.S con NIT 900.708.436-2, notificándose según lo dispuesto en el artículo 563 y en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 565 del

#### Avisos de Ley

#### AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

Se está solicitando ante Citibank-Colombia S.A. la cancelación y/o reposición del CHEQUE DE GERENCIA No. 574190 por un valor de \$121 482.808, emitido el 24-03-2023 a nombre de DAVIVIENDA. Citibank fue informado el pasado 20-02-24. Cualquier transacción comercial carece de validez. Se reciben notificaciones por escrito a la Carrera 9a No. 99-02 oficina de Citibank - Colombia S.A. Transcurridos 10 días hábiles desde la publicación del presente aviso, sin presentarse oposición, se procederá a la cancelación y/o reposición del título.

#### BIMBO DE COLOMBIA S.A.

Se permite avisar que el señor EILSON BENEDICTO CHALACÁN GETIAL, trabajador de la compañía, falleció el 02 de abril de 2024. En este sentido y en atención a lo normado en el art. 212 del CST, rogamos a las personas que se crean con derecho -beneficiarios- a reclamar la liquidación final de prestaciones sociales del señor Eilson Benedicto Chalacán Getial acercarse a las instalaciones en la Calle 22 A # 68-97, de lunes a viernes de 7:30 am - 5:30 p.m., acreditando la condición en la que se presentan o remitir los documentos acreditables de la condición al correo: notificacionesjudicialescolombia@grupobimbo.com

#### **EYR CIMENTACIONES**

Informa que el 17 de marzo de 2024 falleció el señor CESAR JAIRO CAMARGO. quien era trabajador de esta Organización. A reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado: La señora AURORA OVALLE BONILLA, en su condición de cónyuge sobreviviente del causante y madre de Jenny Katherine Camargo Ovalle, Lady Viviana Camargo Ovalle y Cesar Javier Camargo Ovalle, en calidad de hijos. Quienes se considere con igual o mejor derecho que los ya citados, se presenten dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación, en la Cra. 135 #180-62. Para hacer valer su derecho. Primer Aviso.

Se informa al público en general el extravío del título valor CFT No. 21000044447 por valor de \$24,037,887, emitido por Scotiabank Colpatria el 7 de Junio 2023 a nombre de Santiago Rivera, lo cual fue informado a esta entidad el pasado 4 de Abrilde 2024, junto con la solicitud de reposición del título en cuestión. Quien tenga oposición frente a dicha solicitud de reposición favor comunicarla por escrito en cualquier oficina de la red Scotiabank Colpatria. Transcurridos 10 días hábiles desde la fecha de publicación del presente aviso, sin presentarse oposición, se procederá a la reposición del título.

# Clasificados **EL ESPECTADOR** Clasificados@elespectador.com Linea de Servicios 405 5540 Linea Nacional 018000510903 Ordene su aviso ya



Clasificados@elespectador.com / Linea de Servicios 405 5540 Linea Nacional 018000510903

EL ESPECTADOR

Empleos / Bienes Raices / Vehículos / Negocios / Servicios / Turismo / Tecnología / Maquinaria / Otros

#### Resolución No. 0277 de 22 Marzo 2024

"Por la cual se comunica a terceros la existencia de unas actuaciones administrativas"

#### LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

En uso de sus facultades legales y delegadas, reglamentarias y por subrogación legal establecida en el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, "Por el cual se suprime el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE y se ordena su liquidación" y

#### CONSIDERANDO:

Que el Instituto de Crédito Territorial (ICT), creado por el Decreto Ley 200 de 1939, desarrolló entre sus funciones, la construcción de programas de vivienda, que posteriormente eran adjudicadas a grupos familiares, el cual en virtud de la Ley 3º de 1991, fue denominado Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE.

Que por medio de la Ley 281 de 1996, se redefinieron las funciones del INURBE y como consecuencia de ello, se autorizó al Gobierno para organizar una Unidad Administrativa Especial, con el objeto de liquidar los asuntos del Instituto de Crédito Territorial, entidad creada mediante Decreto 1565 de 1996.

Que el artículo 124 de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifican las Leyes 9ª de 1989 y 3ª de 1991, estableció lo siguiente: "La Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial, podrá transferir mediante resolución administrativa que hará las veces de título traslaticio de dominio, los derechos a los adjudicatarios o beneficiarios de unidades habitacionales y comerciales. Igualmente, la Unidad trasladará mediante resolución, las áreas correspondientes a cesiones y espacio público a los Municipios y Distritos (...)"

Que mediante Decreto 1121 de 2002, se ordenó la disolución y consiguiente liquidación de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial (ICT).

Que para efectos de la liquidación de asuntos no liquidados de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial (ICT), se consagró en el artículo 4º del precitado Decreto 1121 de 2002, lo siguiente:

"Artículo 4°. Subrogación de obligaciones y derechos. En cumplimiento de la Ley 281 de 1996 y del Decreto 1565 de 1996, los activos y pasivos, derechos y obligaciones de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial no liquidados a 28 de mayo de 2002, serán transferidos y asumidos por el INURBE. Parágrafo. Igualmente, los eventuales derechos y obligaciones que surjan en el proceso de disolución y liquidación, serán transferidos y asumidos por el INURBE".

Que posteriormente mediante Decreto 554 de 2003, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE, estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición del mencionado decreto; no obstante lo anterior, por medio del Decreto 600 de 2005 la liquidación de la Entidad se amplió por (2) años más y finalmente mediante Decreto 597 de 2007, se prorrogó hasta el 31 de Diciembre de 2007, el plazo definitivo para la terminación de la liquidación del INURBE en Liquidación.

Que el citado Decreto 554 de 2003, en el artículo 11 estableció lo siguiente:

"Artículo 11. Traspaso de bienes, derechos y obligaciones. Una vez concluido el plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, en Liquidación, los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Liquidador realizará oportunamente los actos que sean necesarios para el traspaso de esos activos, pasivos, derechos y obligaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000".

Que mediante la Ley 1444 de 2011, se escindieron del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio otorgando facultades extraordinarias al Presidente de la República, para entre otros asuntos, establecer los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e integrar el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 5 del Decreto 3571 de 2011, estableció la estructura y funciones de las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluyendo en la estructura del mismo a la Dirección del Sistema Habitacional.

Que el Decreto 3571 de 2011 dispuso en su artículo 39: "Todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tengan relación con los Viceministerios de Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

De igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como asistente, integrante o miembro de Consejos, Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con los sectores de Vivienda, Financiación de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio."

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución número 0052 de 29 de enero de 2013, conformó y organizó en la Dirección del Sistema Habitacional del Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el grupo interno de trabajo "Grupo de Titulación y Saneamiento Predial" y determinó entre otras de sus funciones: "3. Apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional en la elaboración y/o revisión de actos administrativos relacionados con programas y proyectos de titulación y/o saneamiento predial."

Que, mediante acta de entrega final de liquidación, suscrita el día trece (13) de febrero de 2014 por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y el funcionario designado por el mismo, de conformidad con la Resolución 0651 de 2013, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cumplimiento del Decreto 2328 de 2013, se liquidó de manera definitiva el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana "INURBE" en Liquidación.

Que de conformidad con la **Resolución No. 0508 del 05 de octubre del 2020**, modificada en su artículo segundo por la **Resolución No. 0777 del 23 de diciembre de 2020** se dispone: "**ARTÍCULO 2**° Delegar en el servidor público al que se asigne la función de Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del Sistema Habitacional, siempre y cuando el empleo que éste desempeñe sea del nivel asesor o directivo, la función de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas de transferencia de inmuebles, gravar con patrimonio de familia y en general suscribir los documentos requeridos para la cancelación de gravámenes y/o limitaciones al dominio, correcciones, aclaraciones, modificaciones y demás actos sujetos a registro derivados de la aplicación de los artículos 10° del Decreto 554 de 2003, 6° y 7° de la Ley 1001 de 2005 y de las actuaciones administrativas que se hayan gestionado bajo la aplicación de los artículos 2° y 4° de la Ley 1001 de 2005, cuando corresponda. Además, suscribir los actos administrativos requeridos para dar cumplimiento al artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 (...)"

Que la Ley 1955 de 2019, estableció en su artículo 277, sobre la cesión gratuita de bienes inmuebles fiscales, lo siguiente:

"ARTÍCULO 277. CESIÓN A TÍTULO GRATUITO O ENAJENACIÓN DE BIENES FISCALES. Modifiquese el artículo 14 de la Ley 708 de 2001, el cual quedará así:

**Artículo 14.** Cesión a título gratuíto o enajenación de dominio de bienes fiscales. Las entidades públicas podrán transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porción de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con

las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la propiedad.

En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de inmuebles con mejoras construidas sobre bienes de uso público o destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de protección, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia.

**PARÁGRAFO 10.** Para bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no cuenten con destinación económica habitacional, procederá la enajenación directa del predio fiscal por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

PARÁGRAFO 20. Para los procesos de cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales, no aplicarán las restricciones de transferencia de derecho real o aquella que exige la residencia transcurridos diez (10) años desde la fecha de la transferencia, establecidas en el articulo 21 de la Ley 1537 de 2012.

**PARÁGRAFO 3o.** En las resoluciones administrativas de transferencia mediante cesión a título gratuito, se constituirá patrimonio de familia inembargable.

**PARÁGRAFO 40.** La cesión de la que trata el presente artículo solo procederá siempre y cuando el beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial, generadas por el inmueble a titular por concepto de impuesto predial.

PARÁGRAFO 50. Las administraciones municipales o distritales podrán suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable, las deudas a cargo del cedente por conceptos de tributos a la propiedad raíz respecto al bien cedido en el marco de este artículo."

Que la existencia de las actuaciones administrativas relacionadas con la cesión a título gratuito que se comunican mediante el presente acto administrativo, no fueron emplazadas en vigencia del artículo 2° de la Ley 1001 de 2005, por tanto, la presente comunicación se surte de conformidad con lo señalado en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.1.2.2.3.8. del Decreto Reglamentario 523 de 2021.

Que se procederá a comunicar la existencia de actuaciones administrativas adelantadas por esta entidad, a los terceros que se crean con algún derecho frente a los inmuebles que se pretenden ceder a título gratuito o respecto de los cuales se terminará la actuación administrativa, en consonancia con señalado en el artículo 2.1.2.2.2.8. del Decreto 523 de 2021, que dispone:

"Artículo 2.1.2.2.8. Comunicación de la actuación administrativa a terceros. Adelantado el proceso de cruce y validación de la información, la entidad cedente contará con un término no superior a treinta (30) días hábiles para iniciar los trámites de comunicación a fin de darle publicidad a la actuación y de ser el caso, tramitar la oposición de terceros, con el objeto de que hagan valer sus derechos.

La entidad cedente deberá comunicar a terceros la actuación administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 1437 de 2011 y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, indicando como mínimo:

- 1. El fundamento legal de la actuación administrativa.
- La identificación técnico-jurídica del inmueble objeto de cesión a título gratuito o terminación de la actuación administrativa.
- La relación del miembro del hogar ocupante con nombres, apellidos y documento de identificación que quedará registrado en el acto administrativo de cesión o de terminación.
- 4. El término para hacerse parte dentro de la actuación administrativa.

Que el artículo 37 de la ley 1437 de 2011, dispone:

"Artículo 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.

La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente."

Que mediante el presente acto administrativo se comunican las actuaciones administrativas adelantadas respecto de los predios fiscales propiedad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en calidad de subrogatario legal de los derechos y obligaciones de los extintos ICT- INURBE, ubicados dentro del perímetro urbano de las ciudades de Montería – Córdoba, Bello – Antioquia, Barranquilla – Atlántico, Piedecuesta – Santander, Sincelejo – Sucre, Ibagué – Tolima, Bogotá – Cundinamarca, Pamplona – Norte de Santander, Montelíbano – Córdoba, Girardot – Cundinamarca, Popayán – Cauca, correspondientes a las siguientes urbanizaciones:

#### CIUDAD: MONTERÍA – CÓRDOBA.

BARRIO SANTA FE: Que el predio de mayor extensión identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 140-3006, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - ICT mediante cesión y traspaso a título que le hiciere el Doctor Gilberto Arango Londoño Ministro de Agricultura a través de la Escritura Pública No. 67 del 20 de enero de 1960, protocolizada ante la Notaría Novena del Círculo de Bogotá Distrito Especial, naciendo a partir de su registro en la Anotación No. 001 del Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 140-3006.

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 140-3006 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, y segregar el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual correspondiente al predio que se identifica con la referencia catastral No. 230010103000003460018000000000, inmueble ubicado en la C 2 2 17, con un área de terreno de CIENTO VEINTISÉIS METROS CUADRADOS (126 m²), del Municipio de Montería, Córdoba.

#### CIUDAD: BELLO - ANTIOQUIA.

 BARRIO ALTOS DE NIQUIA: Que el predio de mayor extensión identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 01N-172671, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - ICT mediante venta que le hiciere el Doctor Mauricio González González en nombre y representación de la Firma "CIUDAD NIQUIA" a través de la Escritura Pública No. 2058 del 22 de mayo de 1978, protocolizada ante la Notaría Sexta del Círculo de Medellín - Antioquia, naciendo a partir de su registro en las complementaciones del Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. 01N–192437, en el cual se evidencia en su Anotación No. 001 la Escritura Pública No. 2072 del 16 de octubre de 1978, mediante la cual se realiza las declaraciones sobre reloteo por parte del Instituto de Crédito Territorial – ICT.

Que, en consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. 01N-192437 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Norte, del predio que se identifica con la referencia catastral No. 0881001061000800050000000000, inmueble ubicado en la AV 41 62 145, con un área de terreno de NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (97 m²), del Municipio de Bello, Antioquia.

#### CIUDAD: BARRANQUILLA - ATLÁNTICO.

 BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO. El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 040-125822, fue adquirido por el Instituto de Crédito Territorial ICT., mediante Compraventa a la SOCIEDAD URBANIZACIÓN LTDA., negocio jurídico protocolizado con la Escritura Pública No. 53 del 24 de enero de 1.974, de la Notaría Tercera de Barranquilla, la cual está debidamente registrada en la complementación del Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. 040-129796.

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. **040-129796** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, del predio que se identifica con la referencia catastral No. 08001010700000893001000000000, inmueble ubicado en la C 46K3 1 SUR 16 MZ 1 LT 10, con un área de terreno de SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (78 M²), del Municipio de Barranquilla, Atlántico.

 BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO. El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 040-117429, fue adquirido por el Instituto de Crédito Territorial ICT., mediante Compraventa a la SOCIEDAD URBANIZACIÓN LTDA., negocio jurídico protocolizado con la Escritura Pública No. 53 del 24 de enero de 1.974, de la Notaría Tercera de Barranquilla, la cual está debidamente registrada en la complementación del Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. 040-119140.

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. **040-119140** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, correspondiente al predio que se identifica con la referencia catastral No. 08001010700000873002000000000, inmueble ubicado en la K 6C SUR 48 44 MZ 29 LO 20, con un área de terreno de SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (72 M2) de la Ciudad de Barranquilla (Atlántico).

#### CIUDAD: PIEDECUESTA SANTANDER.

 BARRIO CABECERA DEL LLANO 1 ETAPA: El predio de mayor extensión identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 314-6114, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - ICT por compra a la COOPERATIVA DEL MAGISTERIO LTDA, según consta en la Escritura Pública No. 1384 del 10 de noviembre de 1981 de la Notaría Quinta de Bucaramanga (Santander), predio del cual fue segregado el Folio de Matricula Inmobiliaria Individual No. 314-6929 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta (Santander).

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. **314-6929** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta (Santander), que se identifica con la referencia catastral No. 685470100000002060901900000015, inmueble ubicado en la KR 18 A No. 9-42 CS 102, con un área de terreno de TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (36.M2), del Municipio de Piedecuesta, Santander.

#### CIUDAD: SINCELEJO - SUCRE.

BARRIO PIONEROS DE SUCRE. El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 340-1005, fue adquirido en mayor extensión por compra que hizo al señor Arturo Cumplido Sierra, como se registra en la Escritura Pública No. 627 de fecha 30 de agosto de 1978,
de la Notaría Primera de Sincelejo (Sucre), registrada el 26 de septiembre de 1978, bajo el Folio de
Matrícula Inmobiliaria No. 340-1005 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo
(Sucre).

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 340-1005 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo (Sucre), y segregar el Folio de Matrícula Individual correspondiente al predio que se identifica con la referencia catastral No. 700010102000013270003000000000, inmueble ubicado en la C 25 7D 10 MZ 58 LO 2, con un área de terreno de OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (87.M2) de la ciudad de Sincelejo (Sucre).

#### CIUDAD: IBAGUÉ - TOLIMA.

 BARRIO METAIMA: El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 350-115264 fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - ICT por compraventa efectuada Al INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO (IDEMA) según consta en Escritura Pública No. 6282 de fecha 01 de septiembre de 1969, otorgada en la Notaría Sexta (6ª) del Circuito de Bogotá, debidamente registrada en la Anotación 001 del folio enunciado.

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 350-115264 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué (Tolima), y segregar el Folio de Matrícula Individual correspondiente al predio que se identifica con la referencia catastral No. 730010105000001810004000000000, inmueble ubicado en la K 4F 42A 32, con un área de terreno de CIENTO VEINTIDÓS METROS CUADRADOS (122 M2) de la Ciudad de Ibagué (Tolima).

#### CIUDAD: BOGOTÁ D.C. – CUNDINAMARCA.

 BARRIO LA AURORA II: El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 50S-00732831 fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - ICT por compraventa efectuada a OBRAS DE INGENIERÍA LTDA "INGENIOBRAS LTDA" según Escritura Pública No. 461 de marzo 10 de 1983 otorgada en la Notaría Once de Bogotá.

Que mediante Escritura Pública No. 1.139 del 06 de julio de 1983 otorgada en la Notaría Veinticuatro del Círculo de Bogotá, se efectuó el desenglobe y loteo del predio "LA AURORA II", primera etapa, fraccionado en treinta y cinco (35) manzanas, las cuales fueron loteadas, por lo tanto, del Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión se segrega el Folio de Matrícula Inmobiliaria Individual No. 50S-00813249.

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de Individual No. 50S-00813249 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, correspondiente al predio que se identifica con la CHIP No. AAA0021HNLF, inmueble ubicado en la KR 14M 71A 29 SUR AP, con un área de terreno de VEINTISEIS PUNTO TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS (26.37 M2) de la Ciudad de Bogotá (Cundinamarca).

 BARRIO VILLA NELLY III SECTOR: El predio de Mayor Extensión, por el extinto Instituto de Crédito Territorial (ICT) y la Caja de Vivienda Militar, quienes celebraron con la Nación (Ministerio de Guerra), el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y la Empresa Colombiana de Aeródromos E.C.A., un contrato de compraventa de los terrenos denominados "Hacienda Techo o antiguo Aeropuerto de Techo" con relación a tres millones setenta y nueve mil ciento nueve metros cuadrados con veinticinco centímetros de metro cuadrado (3.079.109,25 m2), compra que se hizo proindiviso y mediante Escritura Pública No. 1529 del 7 de abril 1961 de la Notaría Segunda de Bogotá, registrada en la parte complementaria del Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 50S-481697.

Que mediante Escritura Pública No. 973 del 17 de marzo de 1962 de la Notaría Segunda de Bogotá, convinieron de común acuerdo el Instituto de Crédito Territorial y la Caja de Vivienda Militar, en realizar la partición material de los terrenos descritos en la Escritura Pública No. 1529 del 7 de abril 1961 de la Notaría Segunda de Bogotá, determinándose que para la Caja de Vivienda Militar le corresponde un área de trescientos diecinueve mil trescientos setenta y tres metros cuadrados con dieciséis - centímetros de metro cuadrado (319.373,16 m2), y para el Instituto de Crédito Territorial un área de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y seis metros cuadrados con nueve centímetros de metro cuadrado (2.759.736,09 m2).

Posteriormente, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE-, mediante Escritura Pública No. 406 del 6 de junio de 1995 de la Notaría 57 de Bogotá y registrada en la Anotación No. 001 del Folio de la Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 50S-40234964, desenglobó un lote sin desarrollar para dar lugar a la Urbanización VILLA NELLY III SECTOR, correspondiente a cuarenta y nueve mil setecientos veintiséis metros con veintitrés centímetros de metro cuadrado (49. 726,23 m2), que de acuerdo al contenido del instrumento público hace referencia a un "área de terreno localizada a partir de la Transversal ochenta y seis (86) o Avenida Dagoberto Mejía hacia el otro lado de la urbanización Ciudad Kennedy en límite con el antiguo predio de la Hoyada, entre las calles cuarenta y dos A sur (42A sur) a la calle cuarenta y tres A sur (43A sur)".

Que finalmente, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, a través de la SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, profirió la Resolución No. 0507 del 18 de Julio de 2016, "Por la cual se segregan cincuenta y dos predios de otro en mayor extensión", ordenando la segregación del globo de mayor extensión denominado "Urbanización Villa Nelly III Sector".

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de Individual No. 50S-40719795 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, correspondiente al predio que se identifica con la CHIP No. AAA0257XSPA, inmueble ubicado en la KR 80D No. 42 C 22 SUR, con un área de terreno de SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (72 M2) de la Ciudad de Bogotá (Cundinamarca).

#### CIUDAD: MONTERÍA - CÓRDOBA.

• BARRIO LA PRADERA: El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 140-36133, fue adquirido mediante Venta la cual fue protocolizada con la Escritura Pública No. 695 del 25 de febrero de 1971 en la Notaría Primera de Bogotá D.C, de Luis Dereix Conrad al Instituto de Crédito Territorial y debidamente registrada en Bogotá D.C, el 09 de marzo de 1.971 bajo el No. 115 Libro I Tomo 50 Impar y Folios Nos. 22 – 23, con un área de quinientos ochenta y siete mil ciento noventa metros cuadrados (587.190 m²), ubicado en la ciudad Montería – Córdoba.

En consideración al estudio de títulos acá reseñado, se deberá proceder a registrar la Cesión a Título Gratuito, en caso de que la misma prospere, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 140–36133 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, y segregar el Folio de Matrícula Individual correspondiente al predio que se identifica con la referencia catastral No. 23001010200009390001000000000, inmueble ubicado en la K 26 26B 06, con un área de terreno de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (892.96 m²), del Municipio de Montería, Córdoba.

#### CIUDAD: PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER.

 BARRIO CONJUNTO RESIDENCIAL EL ESCORIAL: El predio de mayor extensión identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 272-61, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - ICT mediante compraventa que le hiciere la SOCIEDAD COMERCIAL SALSAMENTARIA ALE-MANA LTDA a través de la Escritura Pública No. 391 del 05 de junio de 1963, protocolizada ante la Notaría Segunda del Círculo de Pamplona – Norte de Santander, naciendo a partir de su registro en la Anotación No. 001 del Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 272-61, además de su registro en las complementaciones del Folio De Matrícula Inmobiliaria Individual No. 272-4652.

#### CIUDAD: MONTELÍBANO - CÓRDOBA.

 BARRIO LA PAZ: El predio de mayor extensión identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 142-2309, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial - INSCREDIAL mediante compraventa y cesión que le hiciere el MUNICIPIO DE MONTELÍBANO a través de la Escritura Pública No. 229 del 03 de mayo de 1984, protocolizada ante la Notaría Única del Círculo de Montelíbano - Córdoba, naciendo a partir de su registro en la Anotación No. 004 del Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 142-2309.

#### CIUDAD: GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

• BARRIO LAS ROSAS: El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria en Mayor Extensión No. 307-12744, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial-ICT por compraventa efectuada a CASTAÑO Y ALJURE LTDA, mediante Escritura Pública No 874 del 3 de marzo de 1971 de la Notaría 1ª del Círculo de Bogotá, registrada en la Oficina de Registro de Girardot el 12 de marzo de 1971, bajo el Número 142 en el Libro 1º, Tomo 1º Par, Página 475/480, Matrícula No. 15.256 Tomo 60 Página 180 el 12 de marzo de 1971.

#### CIUDAD: POPAYÁN - CAUCA.

• BARRIO LAGOS DE OCCIDENTE: Que el predio de mayor extensión identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 120-18622, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial -ICT-, por compraventa realizada a la SOCIEDAD ARBOLEDA DUQUE LIMITADA, mediante Escritura Pública No. 0292 del 01 de marzo de 1973, protocolizada ante la Notaría Primera de Popayán, naciendo a partir de su registro en la Anotación 004 del Folio de Matrícula Inmobiliaria Matriz No. 120-18623 este último segregado del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 120-10206.

Que la Escritura Pública No. 0292 del 01 de marzo de 1973, protocolizada en la Notaría Primera de Popayán, fue aclarada mediante Escritura Pública No. 2329 del 27 de diciembre de 1979 de la Notaría Primera de Popayán, tal y como se registra en la Anotación 775 del Folio 120-18622.

Que en consonancia con lo anterior, es del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **120-18622** de la cual se han venido segregando los lotes y viviendas, que hoy conforman la Urbanización "Lagos de Occidente" de la ciudad de Popayán.

#### CIUDAD: BELLO - ANTIOQUIA.

 BARRIO ALTOS DE NIQUIA: El predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria de Mayor Extensión No. 01N-172671, fue adquirido por el extinto Instituto de Crédito Territorial – ICT, mediante compraventa que le hiciera a CIUDAD NIQUIA S.A en la Escritura Pública No. 2.058 del 22 de mayo de 1978, de la Notaría Sexta de Medellín y protocolizada ante la mencionada Notaría. Que, en mérito de lo expuesto se:

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Comunicar las actuaciones administrativas adelantadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a los terceros que se crean con algún derecho frente a los inmuebles que se pretenden ceder a título gratuito o respecto de los cuales se terminará la actuación administrativa conforme a las solicitudes formuladas por los peticionarios que se relacionan a continuación:

| No. Exp.                   | Identificación Catastral           | Folio De Mayor Extensión O<br>Individual | Nomenclatura               | Municipio -Depto. y Barrio         | Miembros Del Hogar Ocupante<br>Destinatarios Del Acto<br>Administrativo | Cédula De Ciudadanía y/o<br>Identificación |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10042344                   |                                    | 140-3006                                 | C2217                      | Montería Córdoba                   |                                                                         |                                            |
| 1006368                    | 230010103000003460018000000000     | Mayor Extensión                          |                            | Santa Fé                           | NINFA ESTHER CÁRDENAS CANTERO                                           | 50.902.983                                 |
| 80544                      | 0881001061000800050000000000       | 01N-192437                               | AV 41 62 145               | Bello<br>Antioquia                 | LUCY MARGARITA GIRALDO BLANDÓN                                          | 32.485.844                                 |
|                            |                                    | Individual                               |                            | Altos de Niquía                    | LEANY CONGOTE GIRALDO                                                   | 43.905.663                                 |
|                            |                                    |                                          | KR 1 A # 1 - 45 B 5 D 29   | Barranquilla                       | ARELYS ISABEL ESQUIVIA CASTRO                                           | 32.716.816                                 |
| 15993                      | 080010107000008930010000000000     | 040-129796<br>Individual                 |                            | Atlántico                          | JORGE JOSÉ TORRES ESQUIVIA                                              | 1.143.127.910                              |
|                            |                                    | THURST SALE                              |                            | Ciudadela 20 de Julio              | JENYS JULIANA TORRES ESQUIVIA                                           | 1.043.676.798                              |
| 561998                     | 080010107000008730020000000000     | 040-119140<br>Individual                 | K 6C SUR 48 44 MZ 29 LO 20 | Barranquilla<br>Atlántico          | ERIKA PATRICIA MANGA LOGREIRA                                           | 32.878.535                                 |
|                            |                                    | murridudi                                |                            | Ciudadela 20 de Julio              |                                                                         |                                            |
| 49233                      | 685470100000002060901900000015     | 314-6929<br>Individual                   | KR 18 A No. 9-42 CS 102    | Piedecuesta Santander              | LUZ STELLA GÓMEZ DÍAZ                                                   | 63.314.350                                 |
| 47233                      | 00347 0 1000000200030 13000000 13  |                                          |                            | Cabecera del Llano 1 Etapa         | LOE SILLEN COMILE DINE                                                  |                                            |
| 234656                     | 700010102000013270003000000000     | 340-1005<br>Mayor Extensión              | C 25 7D 10 MZ 58 LO 2      | Sincelejo – Sucre                  | ANA MARIA MENDEZ JARAVA                                                 | 64.555,655                                 |
| 251050                     | 70001010200013270003000000         |                                          |                            | Pioneros                           | ANT MANUAL MENUEZ MANA                                                  |                                            |
| 236081                     | 730010105000001810004000000000     | 350-115264                               | K 4F 42A 32                | Ibagué Tolima                      | MARIA ENERIETH TRUJILLO TRUJILLO                                        | 28.903.911                                 |
| 55.536.00                  |                                    | Mayor Extensión                          | W. W. W. W. C.             | Metaima                            | JAVIER TRUJILLO TRUJILLO                                                | 1.271.708                                  |
| 13408                      | AAA0021HNLF                        | 50S-00813249<br>Individual               | KR 14M 71A 29 SUR AP       | Bogotá<br>Cundinamarca             | TERESA PORTILLO CÁRDENAS                                                | 41.719.115                                 |
|                            |                                    | NATANGEN ()                              |                            | La Aurora II                       | JOHN JAIRO SÁNCHEZ PORTILLO                                             | 80.808.242                                 |
| 78253                      | AAA0053TWCN                        | 50S-40719795<br>Individual               | KR 80D No. 42 C 22 SUR     | Bogotá<br>Cundinamarca             | RICARDO MARTINEZ AMAYA                                                  | 79.464.806                                 |
|                            |                                    |                                          |                            | Villa Nelly III Sector             | RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ                                              | 1.030.647.388                              |
| 1004236                    | 230010102000009390001000000000     | 140–36133<br>Mayor Extensión             | K 26 26B 06                | Montería<br>Córdoba                | ESTER EUGENIA VEGA                                                      | 50.903.049                                 |
|                            |                                    | major Extension                          |                            | La Pradera                         | SAMIR DARÍO AGUILAR SÁNCHEZ                                             | 1.067.848.367                              |
| 230118                     | 545180102000000360901900000026     | 272-4652<br>Individual                   | C 11 13 29 BQ A AP 401     | Pamplona<br>Norte de Santander     | ZENAIDA SIERRA GARCIA                                                   | 60.258.638                                 |
|                            |                                    | -                                        |                            | Conjunto Residencial El Escorial   |                                                                         |                                            |
| 23466001010200000229700150 | 7747700101070000077077001700000000 | 142-2309<br>Mayor Extensión              | C 11B 12E 67               | Montelibano<br>Córdoba             | FANEIRA SALDARRIAGA GÓMEZ                                               | 43.780.397                                 |
|                            | 2346600101020000022970015000000000 |                                          |                            | La Paz                             | NAYADI RODRÍGUEZ SALDARRIAGA                                            | 1.035.305.269                              |
| 223419                     | 253070101000000920005000000000     | 307-12744                                | CL 16 11 20 L11            | Girardot — Cundinamarca            | NURY YOLIMA BADILLO RODRIGUEZ                                           | 20.532.329                                 |
|                            |                                    | Mayor Extensión                          |                            | Las Rosas                          | P100407000100111111111111111111111111111                                | 100 to 100 to 100 to 100 to                |
| 1000591 19001010600000     | 190010106000001970032000000000     | 120-18622<br>Mayor Extensión             | C 3 N 44A 51               | Popayán Cauca                      | FRANCINEL GARZÓN LUCIO                                                  | 1.061.685.335                              |
|                            |                                    |                                          |                            | Lagos de Occidente                 | MARBY YULEDI SÁNCHEZ ESCOBAR                                            | 1.002.956.864                              |
|                            |                                    | 01N-172671<br>Mayor Extensión            | DG 67 48A 32               | Bello Antioquia<br>Altos de Niquía | DEBORA LOPEZ AGUDELO                                                    | 43.432.539                                 |
|                            |                                    |                                          |                            |                                    | LEYDI SUSANA MOSQUERA LOPEZ                                             | 1.152.441.171                              |
| 1001425                    | 050880100070301110002000000000     |                                          |                            |                                    | LINA MARIA MOSQUERA LOPEZ                                               | 1.017.134.839                              |
|                            |                                    |                                          |                            |                                    | YIRA MARCELA MOSQUERA LOPEZ                                             | 43.989.847                                 |
|                            |                                    |                                          |                            |                                    | YENY ELIZABETH MOSQUERA LOPEZ                                           | 1.037.605.719                              |

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la publicación de la correspondiente COMUNICACIÓN, por una sola vez en un periódico de alta circulación a nivel nacional y su fijación en lugar visible al público en las oficinas de la entidad cedente y en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por un término no inferior a cinco (05) días hábiles.

ARTÍCULO TERCERO. - Ordenar la remisión de la presente comunicación a terceros determinados, cuando corresponda, a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz.

**ARTICULO CUARTO.** - Dentro del término de cinco (05) días hábiles, que se contarán a partir de la publicación en el periódico de amplia circulación nacional y del vencimiento del plazo de fijación de la presente resolución en un lugar visible al público y en la página web de éste Ministerio, los terceros que puedan resultar afectados con las actuaciones administrativas adelantadas, podrán tramitar la oposición de terceros y solicitar hacerse parte dentro del proceso en consonancia con lo señalado en el inciso 3 del parágrafo del artículo 2.1.2.2.2.8 del Decreto 523 de 2021, acreditando las razones de su petición mediante escrito dirigido al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ubicado en la calle 18 No. 9 – 79 Centro Comercial Colseguros, Local 301, de la nomenclatura urbana de Bogotá D.C., o al correo electrónico correspondencia@ minvivienda.gov.co

ARTÍCULO QUINTO. - El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de la Coordinación del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, dispondrá de treinta (30) días hábiles para dar respuesta a la solicitud de oposición de terceros.

ARTÍCULO SEXTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

Dada en Bogotá, D.C. 22 Marzo 2024

#### COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

#### SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO COORDINADORA DEL GRUPO DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Nani

MAGOLA



## Unchatcon...

#### Orlando Liñán, actor, presentador y cantante vallenato



NELSON SIERRA GUTIÉRREZ

Nsierra@elespectador.com

@ @NelsonSierra74

#### ¿Cómo surgió "Sé feliz"?

La canción es de Dago Orozco, un compositor samario. Me la cantó un día y me gustó su mensaje. Me parece que después de la pandemia algo cambió, la gente sufre más de tristeza, de depresión. Y este sencillo pretende decirles a esas personas "que todo está bien".

#### ¿Cuál fue su participación en el proceso de creación?

Realmente fue muy poca. En la segunda parte colaboré con algunas cosas, pero principalmente en el título, pues originalmente se llamaba *Canta y* sé feliz. Yo le dije al compadre: "Oye, y por qué no la dejamos solo *Sé feliz*".

#### ¿De dónde salió su vena musical?

Yo desde niño solo soñaba con cantar y enaltecer el legado musical heredado de mis padres guajiros y mi bisabuelo materno Julián García, un músico y compositor, a quien no se le dio el reconocimiento que merecía a nivel comercial, pero en el pueblo siempre fue conocido como un gran maestro.

#### ¿Esta canción tiene alguna relación con su divorcio?

Inicialmente no; de hecho, la canción la grabé antes de separarme. Pero después de esa situación vienen momentos de soledad, en ese instante me di cuenta de que esa canción podría servirme de catarsis, y efectivamente lo fue. Y si a mí me sirvió, tengo la seguridad de que le puede servir a cualquiera.

#### ¿Cómo llegó a ser uno de los presentadores más queridos de los matutinos de la televisión colombiana?

Fue como muchas de las cosas que me han pasado, que llegan así de manera inesperada. Un día me llamó Lorena Lagos, me dijo que le habían ofrecido dirigir Buen día, Colombia, y quería que yo hiciera parte del equipo de presentadores, pero con la condición era que fuera como realmente soy, y de hecho todos en ese programa lo somos. Pero eso sí, yo soy nuevo en esto, mi ventaja es que estoy rodeado de verdaderos profesionales y que tenemos una conexión muy bacana.

# No solo canta, es feliz

El artista, quien se hizo famoso en Colombia por interpretar a Diomedes Díaz, en la novela "Diomedes, el Cacique de La Junta", lanzó una canción con la que pretende llegar a los corazones de los colombianos con un mensaje simple, pero contundente: "Sé feliz".



de verdaderos profesionales y que tenemos una conexión muy bacana. Orlando Liñán también es reconocido por ser el presentador de un programa matutino.

#### Su interpretación de Diomedes lo catapultó hace nueve años, ¿le ha costado mucho desprenderse de ese personaje?

Eso me va a acompañar hasta el día en que Dios me tenga en la tierra. Tuve el honor de interpretar a uno de los artistas más legendarios de Colombia, eso es como haberme ganado una medalla. ¿Y quién se quiere desprender de una medalla después de habérsela ganado?

#### ¿Cómo incursionó en los restaurantes?

En Buen día, Colombia, conocí a mamá Luz, Luz Dary Cogollo, quien es una de las cocineras más reconocidas del país. Le dije que a mí me gustaba cocinar y quería montar un restaurante de cocina tradicional y me dijo: "Yo te ayudo a montarlo". En ese proceso de ayudarme, le dije por qué no nos metiéramos en esto los dos. A ella hasta ese momento no le gustaban las sociedades con nadie, pero nos caímos tan bien al igual que nuestras familias y así nació Bijao y Malanga. Ya montamos la segunda sede en Valledupar.

#### ¿Cuál es el toque secreto en la receta de la vida de Orlando Liñán?

El mejor: el amor; el amor a la familia, a mi hijo y a lo que hago.

#### ¿Qué proyectos vienen?

He estado bendecido en estos años, he tenido la posibilidad de viajar por Colombia interpretando mis canciones, en conciertos públicos y privados. Pero ya estoy trabajando en un nuevo lanzamiento y seguramente será un tema de mi autoría.

#### ¿Y fuera de la música?

Si Dios permite, en pocos meses saldrá una película llamada: *Esto se calentó*, en la que yo interpreto a un locutor, soy el protagonista [risas].

#### Usted fue el ganador, hace siete años, del programa "Soldado 1.0". ¿Le gustaría repetir esa experiencia?

Pues por ahora no se me ha presentado esa oportunidad. Por ahí se estaba rumorando que yo iba a participar en *La casa de los famosos*, lo cual no fue cierto. Pero me interesaría mucho participar en *Master chef*, pero por ahora tampoco se me va a dar.

#### ¿Qué es lo mejor de su canción "Sé feliz"?

Que no se canta desde la garganta, sino desde el corazón.

#### ¿Qué fue lo último que lo hizo feliz?

Escuchar la voz de mi hijo me hace feliz todos los días, él es mi mayor alegría.▶